

En los años 90, en medio de la violencia impuesta por los actores armados en Medellín, se creó el proyecto Fútbol en Paz, que convirtió al deporte en un espacio para combatir las fronteras invisibles.

/ Deportes p. 20







# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.152 23 DE JULIO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 708338 505169



Según Felipe Ossa, para ser un buen librero solo hacía falta una cosa: haber leído. / Daniel Gómez-EE

## El librero mayor

Falleció Felipe Ossa, uno de los libreros más importantes en la historia de Colombia, quien por más de cinco décadas estuvo vinculado a la Librería Nacional. Además de contar con una habilidad para recomendar las lecturas precisas, "El decano de los libros" era un apasionado del cómic. / Cultura p. 14

#### Retos en el Congreso

Las reformas laboral, de salud, de servicios públicos y un cambio en el Sistema Penal Acusatorio son algunas de las ocho iniciativas que serán claves en este período legislativo para el Gobierno, que apuesta a asegurar los votos de las bancadas independientes con más fuerza. / Tema del día p. 2

#### La puja por la Procuraduría

Un centenar de candidatos de las altas esferas de la política y la Rama Judicial están en la lista para reemplazar a Margarita Cabello. Sin embargo, el grupo de aspirantes podría reducirse a 12, que son los que suenan para ser ternados por las altas cortes. / Judicial p. 4

#### Migración y elecciones

Para miles de venezolanos la decisión de quedarse o salir de su país dependerá de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según las encuestas, un tercio de la población considera migrar si el gobierno actual se mantiene. / Internacional p. 7



EE 2 /

### Estos son los cambios que vendrían para Grupo Nutresa

Después de más de dos años de movidas empresariales, ofertas públicas de adquisición (OPA) e incluso de un acuerdo de intercambio de acciones con el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), que llevó al Grupo Gilinski a quedarse con el control de Nutresa, los cambios en esta empresa de alimentos parecen no haber terminado.

Aunque al cierre de esta edición Nutresa no ha negado ni confirmado la movida, de acuerdo con *La República* y con *Primera Página*, los Gilinski cederían el control de la empresa a IHC Capital Holding. Esta última compañía fue su socia a la hora de lanzar las OPA por las empresas del GEA.

La salida de los Gilinski de Nutresa se

rumoraba en el mundo empresarial desde hace meses. La teoría tomó más fuerza a finales de mayo, cuando la junta directiva informó que se recibirían ofertas. Con la transacción, según informaron varios medios, los Gilinski se quedarían con menos del 15 % de la empresa, aunque se espera que sigan participando en la junta directiva. Un año y ocho meses después de la primera OPA por Grupo Nutresa, los Gilinski cederían el control de la empresa a IHC Capital Holding.

# Temadeldía



MARÍA JOSÉ BARRIOS FIGUEROA

mbarrios@elespectador.com

@mariabarriosf

Una reunión entre el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y la bancada de Gobierno determinó cuál será el rumbo en lo que queda de 2024 en el Congreso. Son ocho los proyectos en los que se enfocará la Casa de Nariño y sobre los que el presidente Gustavo Petro había dado algunas pistas en su discurso en la instalación del Legislativo este 20 de julio, durante el cual usó un tono conciliador, con el que invitó a los congresistas a un acuerdo nacional. Así, el Pacto Histórico buscará que las otras colectividades con mayor músculo en el Capitolio puedan secundar su agenda legislativa.

Este lunes, con una citación que estaba prevista para las 9:30 a.m., integrantes de la coalición de Gobierno y el ministro se encontraron en la Cámara de Comercio para definir el plan de los próximos meses. Allí se definió que las ocho iniciativas claves para el Gobierno serán la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma a la Ley de Servicios Públicos, uno sobre la minería artesanal y a pequeña escala, un cambio en el Sistema Penal Acusatorio, la Ley Estatutaria de Educación, uno sobre la optimización de inversiones para la transformación económica y el proyecto de acto legislativo de Autonomía Territorial.

El encuentro no solo habría sido para determinar la agenda de los próximos meses, sino también para tratar de limar las asperezas que existen entre el Legislativo y el Ejecutivo, en el que hay cierto descontento por parte de la bancada del Gobierno al no sentirse escuchados ni tenidos en cuenta para los proyectos de ley presentados.

Hay dos partidos que están en la mira de la Casa de Nariño para cimentar el apoyo suficiente para sus proyectos y que ya recibieron el llamado del ministro del Interior para sumarse a ese diálogo que permita aprobar las reformas. Uno de ellos es el Partido Liberal, de donde viene el mismo Cristo, y cuenta con 13 senadores y 33 representantes, siendo una de las agrupaciones políticas con mayor fuerza. Si bien el dirigente de la colectividad, César Gaviria, ha tomado posiciones contrarias a las del jefe de Estado, la convención liberal que está prevista para octubre podría cambiar el rumbo de la independencia en la que se encuentra.



El senador Efraín Cepeda (Partido Conservador). / Óscar Pérez



El representante Jaime Salamanca (Alianza Verde). / Mauricio Alvarado.



El senador Alejandro Chacón (Partido Liberal). / Senado



El representante David Racero (Pacto Histórico). / Mauricio Alvarado

Ocho iniciativas serán claves para el Ejecutivo

## Gobierno esquiva choques con bancadas intentando reconstruir mayorías en Congreso

Antes del inicio formal de las sesiones en el Legislativo, en las últimas semanas varias citas se han concretado en la Casa de Nariño para tratar de asegurar los votos de las bancadas independientes con mayor fuerza en el Capitolio: Partido Liberal, Partido Conservador, Alianza Verde y Partido de la U.

Dicho esto, los votos del partido han variado. La reforma pensional, por ejemplo, solo prosperó en la votación de la plenaria del Senado después de que nueve senadores liberales llegaran a un acuerdo del Gobierno sobre el articulado y con el que se cambió, entre otras cosas, el umbral de cotización de cuatro salarios mínimos a 2,3. De la misma forma, en la Cámara 17 congresistas apoyaron el texto.

El otro es Alianza Verde, con ocho escaños en Senado y 14 en Cámara. Su fragmentación ya era conocida, y se evidenció con la noticia de una posible escisión que, hasta el momento, no se ha oficializado. Sus directivos han dudado en tomar partido en algunas cuestiones claves, como la elección de la presidencia de la Cámara, por lo que no se han subsanado esas diferencias que corroen el interior de la bancada.

Con esas divisiones, la Casa de Nariño ha convocado a los congresistas verdes que se alinean más con su proyecto, y obtuvo su primera victoria de esta legislatura con la elección de Jaime Raúl Salamanca en la presidencia de la Cámara. Sin embargo, otras curules más cercanas al centro y a la oposición no habrían recibido una invitación similar, aunque aseguran estar abiertos al diálogo.

Similaral Liberal, el Partido Conservador tiene un músculo importante tanto en Cámara (27) como en Senado (15), pero divisiones

Según fuentes del Congreso, el ministro Cristo ha enviado invitaciones selectivas a algunos miembros de partidos que están en posición de independencia.

internas han causado que su capacidad para frenar los proyectos del Gobierno no fuera tan potente. La convención que tendrá lugar a finales de esta semana en Cartagena será donde se tomen decisiones sobre cuál será el rumbo de los conservadores en el Capitolio. Allí, Efraín Cepeda - elegido como presidente del Senado en una votación con 97 votos a favor, uno nulo v cero en contra- será reemplazado por NadiaBlel.otracríticadel Gobierno. en la jefatura del partido. Con esta elección, la balanza se inclina para que empiecen a tomar una posición de muro de contención para algunas de las iniciativas del Ejecutivo. Hasta el momento eso no ha evitado que ciertos congresistas hayan visitado la Casa de Nariño en encuentros no oficiales.

El Partido de la U enfrenta un dilema parecido al de los conservadores. Si bien cuenta con un número menor tanto en Senado (10) como en Cámara (15), comparado con otras tro Democrático se mantier la oposición y esperan que ta Senado como en Cámara para cime independencia del Capitolio.



La senadora Norma Hurtado (Partido de la U). / Jose Vargas

fuerzas, esos votos han sido claves parahundirtantocomo paraimpulsar iniciativas. El caso de la reforma a la salud, la senadora Norma Hurtado fue la estocada final para que la ponencia de archivo de la iniciativa terminara por dictar su hundimiento en la Comisión Séptima. Pero en la reforma pensional, la mayoría estuvo de acuerdo en la Cámara y también en el Senado, donde siete votaron a favor.

Desde mayo de 2023 la colectividad se había declarado como independiente frente al gobierno Petro, cuando Dilian Francisca Toro, hoy gobernadora de Valle del Cauca, todavía dirigía la colectividad. Desde la llegada de Alexánder Vega y Clara Luz Roldán como cabezas del partido, no hay una directiva clara sobre cuál es el rol que deberá asumir la bancada.

Mientras el ministro sigue concretando reuniones con los gremios, el sector bancario y los gobiernos locales, Cambio Radical y Centro Democrático se mantienen en la oposición y esperan que tanto en Senado como en Cámara puedan tener las garantías para cimentar la independencia del Capitolio.

### El Ejecutivo le baja el tono a la polémica propuesta del "fast track"

"El ministro Juan Fernando Cristo fue muy claro en decir que no es momento de utilizar una herramienta como el 'fast track', sino de agilizar los procedimientos".

Así, de forma directa, el senador del Polo Iván Cepeda confirmó que desde la Casa de Nariño comenzaron a bajarle el tono a la propuesta del presidente Gustavo Petro de revivir la polémica figura para tramitar reformas y normas que vayan más allá de la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas FARC.

Eso sí, Cepeda dejó claro, tras la cita con el ministro Cristo de este lunes, que el pacto de La Habana sí requiere medidas legislativas que se deben concertar con la mayoría de las bancadas para buscar consensos y que se les pueda dar celeridad en el Capitolio.

Tanto el funcionario como el congresista confirmaron que se insistirá en las reformas a la salud, la laboral, a la educación y la justicia, a las que también se suma la agraria. Todas, dijeron, serán prioridad. Interior, Juan
Fernando Cristo,
se reunió con la
bancada del Pacto
Histórico para
analizar la agenda
de este semestre.

# Política

El Gobierno examina las hojas de vida

# Estas son las cinco fichas cercanas a Petro que buscan la Defensoría

En el sonajero hay abogadas cercanas al Acuerdo de Paz, a su caso ante la CIDH y a la defensa de los derechos de las mujeres.

#### REDACCIÓN POLÍTICA

El presidente Gustavo Petro espera repetir las victorias que ha tenido en la elección del contralor, Carlos Hernán Rodríguez, y el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, en la votación que realizará próximamente esta corporación del nuevo defensor o defensora del Pueblo. De una lista de más de 70 abogados inscritos, entre la que están dos de sus exministros, el mandatario les presentará a los legisladores una terna final.

Desde este martes el Gobierno está revisando las 75 hojas de vida de quienes desean llegar al cargo al que Carlos Camargo renunció.

Aunque la lista es larga, ya hay algunos candidatos y candidatas que Petro estaría examinando como una posibilidad para estar dentro de la terna, pero dependerá de que cumplan con todos los requisitos y de la prueba de integridad que se les realizará.

Lo cierto es que fuentes cercanas al Gobierno esperan que estos tres nombres sean sinónimo de defensa de los derechos humanos, una bandera que ha tomado mayor relevancia en los últimos meses con el propósito de acelerar la implementación del Acuerdo de Paz. Además, según le dijeron a este diario, existe la posibilidad de que el presidente repita una terna de solo mujeres, como sucedió con la lista que le entregó a la Corte Suprema para la elección de fiscal. Eso sí, también hay hombres en el sonajero.

Si bien presentaron su hoja de vida los exministros de Justicia Néstor Osuna y de Agricultura Jhenifer Mojica, quienes salieron en el último remezón ministerial que efectuó a cuenta gota el presidente, solo el primer exfuncionario estaría más cercano a quedarse con la Defensoría. De hecho, solo días después de pedírsele la renuncia, Osuna le dijo a El Espectador que le gustaría mucho llegar a la entidad.

El presidente también tendría en mente a una de las abogadas que lo acompañaron en su sentencia internacional contra el Estado colombiano tras ser destituido de su cargo como alcalde de Bogotá por orden de la Procuraduría. Se trata de Jomary Ortegón, quien es la vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).

Ortegón es abogada de la Nacional y formada en derecho constitucional, penal, derechos humanos y estudios de género. A nivel internacional, ha litigado un aproximado de 30 casos de violaciones a derechos humanos, obteniendo sentencias contra Colombia, como en el caso de Petro y su destitución.

Pero hay otra figura que le llamaría la atención al presidente, aún más por su vínculo con el Acuerdo de Paz de 2016, el cual ha prometido desde el escenario nacional y en otros internacionales implementarlo a cabalidad y buscar mecanismos para agilizar su cumplimiento. Iris Marín, quien asesoró al gobierno de Juan Manuel Santos durante las negociaciones que se gestaron con la extinta guerrilla de las FARC, es otra de las mujeres que están en el sonajero. Es magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, experta en justicia transicional, víctimas y paz, y ha estado vinculada a entidades como la JEP, la Unidad para las Víctimas y ONU Mujeres.

La abogada bien podría aproximar más al presidente con el santismo, como lo ha venido mostrando con los exfuncionarios de estegobierno que hayen su carteray el nombramiento que le hizo a Juan Fernando Cristo como su mininterior, quien está concentrado en lograr la implementación.

En la baraja también estaría María Cristina Hurtado, abogada y politóloga feminista, y quien ya conoce la Defensoría, pues fue delegadade derechos de infancia y mujeres. Además, tuvo dos cargos como viceveedora y directora poblacional durante la administración de Petro en Bogotá. Hurtado es coautora de las primeras políticas para la erradicación de las violencias contra las mujeres en el país.

También se habla de la posibilidad de que llegue a la Defensoría Juan Diego Castrillón, candidato del Pacto en 2023 a la Gobernación del Cauca, el departamento que le está costando críticas al presidente por la situación de orden público. El excandidato conoce de cerca la región, pues ha ocupado cargos como defensor público de Cauca, diputado de la Asamblea Departamental por la Unión Patriótica y decano, docente e investigador de la Universidad del Cauca.

Que sea Castrillón quien llegue a la Defensoría podría ser visto, dicen algunas fuentes, como un compromiso del presidente con el departamento por la defensa de los derechos humanos que son vulnerados todos los días por cuenta de las disidencias de las antiguas FARC.

Otros nombres son los del exdiputado Sigifredo López y Nigeria Rentería Lozano, también vinculada al Acuerdo de Paz como negociadora.

Será antes de septiembre cuando el presidente entregue una lista con el nombre de tres posibles defensores. En las últimas elecciones se ha visto que el presidente ha salido ganador y, por ahora, todo parece indicar que lo será para este cargo, pues será la Cámara, donde acaba de ganar su "favorito" a la Presidencia la que vote. Y aunque la Defensoría tiene independencia de la Procuraduría, esta elección toma relevancia en momentos en que la Casa de Nariño tiene fuertes choques con la Procuraduría por algunas decisiones que está tomando.



Exministro de Justicia Néstor Osuna. / El Espectador



Excandidato del Pacto Juan D. Castrillón / Archivo



Iris Marín, magistrada auxiliar de la Corte / Unidad de Victimas

Abogada feminista, María C. Hurtado

/ Archivo particular

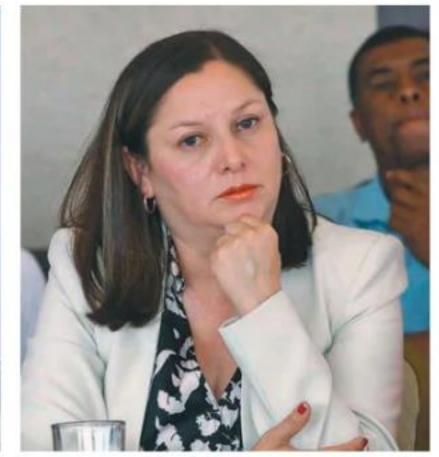

Jomary Ortegón, vicepresidenta del Cajar. /Archivo particular

Se espera que en agosto se lleve a cabo la votación del próximo defensor o defensora del Pueblo en la Cámara, luego de que el presidente le presente una terna.

EE 4/ EL ESPECTADOR / MARTES 23 DE JULIO DE 2024



#### José Ovidio Claros

Actualmente es el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Fue representante a la Cámara por Bogotá de Cambio Radical. También ha sido magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y presidente de la Rama Judicial. Además de saber moverse en cada escenario. es esposo de la actual congresista de la Alianza Verde Olga Lucia Velásquez.



#### Martha Lucía Zamora

Recién salida del gobierno de Gustavo Petro, donde estuvo al frente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hasta que los enfrentamientos con el excanciller Álvaro Leyva por la licitación de los pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons la llevaron a renunciar. Estuvo encargada de la Fiscalía General en 2012, cuando el Consejo de Estado anuló la elección de Viviane Morales.





#### Sandra Morelli

En 2010 fue elegida por el Congreso como contralora general, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo. Desde 2012 tiene un proceso penal por, supuestamente, haber firmado contratos irregulares para el arrendamiento de instalaciones para la Contraloría, que, según la Fiscalía, habrían terminado en detrimento patrimonial. Se le considera cercana al actual contralor, Carlos Hernán Rodríguez, recientemente elegido --nuevamente-- por el Congreso para el cargo.



#### Luis Felipe Henao

Fue ministro de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero toda su carrera la ha hecho bajo las toldas de Cambio Radical y de la mano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Además de cargos en el Ejecutivo, ha sido director (e) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)



#### Wilson Ruiz

Fue ministro de Justicia durante el gobierno de Iván Duque y se desempeñó también como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Esta es su segunda vez aspirando al cargo, pues fue parte de la terna que votó el Senado en 2020 y que dejó como ganadora a Margarita Cabello. Es de corte conservador y tiene buenas relaciones con la política tradicional, que lo ha mantenido cerca de los pasados gobiernos.



#### Jaime Araújo

El expresidente de la Corte Constitucional viene de una familia del Cesar, mayormente liberal y con recorrido en la política. En 2010 fue candidato presidencial, pero se quemó en primera vuelta con una candidatura casi desconocida. Sin embargo, en procesos de elección entre las ramas del poder tiene experiencia, pues en 2000 fue ternado por el Consejo de Estado y logró que el Senado lo eligiera como magistrado de la Corte. Allí se dio a conocer como un acérrimo antiuribista.



Presidencia de la República, Consejo de Estado y Corte Suprema componen la terna. / Collage El Espectador

Desde las altas cortes

## Los pesos pesados que competirán por la Procuraduría General

Nombres de las altas esferas de la política y la Rama Judicial están dentro del más de centenar de aspirantes al cargo que hoy ocupa Margarita Cabello. Sin embargo, unos cuantos tendrían ventaja en la partida por su recorrido.

#### REDACCIÓN JUDICIAL

Exministros, expresidentes de altas cortes, excontralores, excongresistas y renombrados juristas componen la lista de aspirantes a la Procuraduría General para reemplazar a Margarita Cabello Blanco, actual jefe del ente de control, y quien terminará su período en enero del próximo año. El Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia cerraron ya sus convocatorias para quienes aspiran a ser ternados por cada uno de los altos tribunales. Aunque entre las dos suman 125 aspirantes -de los cuales cada una tendrá que elegir solo a unola decisión podría decantarse fácilmente frente a la presencia de al menos 12 pesos pesados de la vida político-judicial de país y quienes buscan hacerse con el cargo.

Además, este diario conoció que son ellos quienes más adelantadas llevan las conversaciones con magistrados para

de la terna que se espera sea votada en el Senado en septiembre de este año.

Por el Consejo de Estado se inscribieron 65 candidatos, dentro de los que se resaltan los nombres del expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Araujo; el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, José Ovidio Claros; el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, la excontralora general Sandra Morelli, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, y la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora.

En el caso de la Corte Suprema, por la que se registraron 60 candidatos, quienes hacen más peso son el expresidente de la Cámara de Representantes Germán Varón Cotrino, el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, la exmagistrada del Consejo de Estado Lucy Jeannette Bermúdez, el expresidente del Consejo de Estado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, el abofensor del Pueblo Jorge Armando Otálora.

El Espectador conoció de fuentes cercanas a la Presidencia de la República que el candidato que saldrá de la Casa de Nariño se conocería una vez cada una de las altas cortes elija a un candidato. No se descarta que el excontralor Felipe Pipe Córdoba pueda ser la ficha presidencial, pues tanto en el Congreso como en la Casa de Nariño se conoce de las buenas relaciones políticas de Córdoba.

Esa versión cobra cada vez más fuerza. pues este año el Consejo de Estado emitió un concepto desfavorable para la candidatura de Córdoba, pues señalaba que no tenía la experiencia suficiente para aspirar a ser el jefe del Ministerio Público.

De acuerdo con la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para llegar al cargo que hoy tiene Margarita Cabello es necesario que los aspirantes acrediten amplia experiencia en temas jurídicos ganar los votos que los aseguren dentro gado del clan Char Darío Bazzani y el exde- y relacionados con derecho. Sin embargo,



#### Darío Bazzani

Ha sido conocido en los últimos años como uno de los abogados de cabecera del poderoso clan Char de Barranquilla. Se habla del apadrinamiento de tres magistrados en las altas cortes que podrían mover su candidatura, además del caudal político que podría sumarle su trabajo con el poderoso clan Char de Barranquilla.

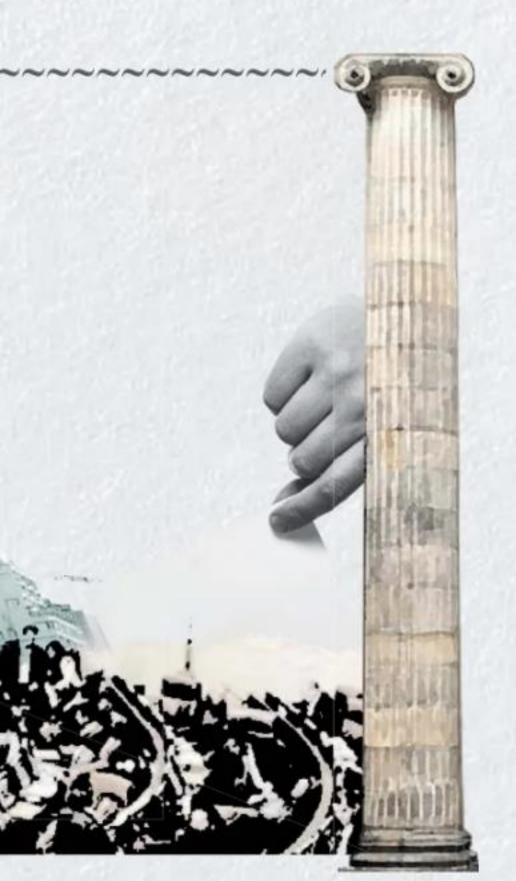

Pipe Córdoba se graduó como abogado en 2021, cuando era contralor general. A la par obtuvo su doctorado. Todo esto en tan solo dos años y medio, un tiempo récord, por lo que algunos académicos han puesto en duda la validez de sus títulos. No obstante, con el pronunciamiento del alto tribunal en su contra no estaría del todo inhabilitado para participar, pues es un concepto no vinculante, es decir, puede ser acogido o no para ternarlo.

Córdoba, antes de que se pronunciara el alto tribunal en un concepto que no le favoreció, tenía todos los votos asegurados en el Congreso en caso de llegar a la terna. No va por el Consejo de Estado, no va por la Corte Suprema, por lo que su único camino es la Presidencia de la República. En caso de ser ternado por el jefe de Estado, se habla de que tendría aún intacto el apoyo dentro del Legislativo. Eso sí, en caso de que Gregorio Eljach llegue a ser ternado por el alto tribunal y eventualmente se encuentren en la elección del Senado, tendría que verse cuál de los dos logra convencer más a los congresistas y hacerse con sus votos.

Aunque entre las dos suman 125 aspirantes -de los cuales cada una tendrá que elegir solo a uno- la decisión podría decantarse fácilmente frente a la presencia de al menos 12 pesos pesados de la vida político-judicial del país.



#### Lucy Jeannette Bermúdez

Es exmagistrada del Consejo de Estado y es afín al Partido Conservador, con el que, dicen, tiene ascendencia. Además, la ven con buenos ojos, precisamente por tener, aparentemente, una línea política e ideológica distinta a la del Gobierno. Se postuló por la Corte Suprema, ya que por paso por el Consejo de Estado no le permite ser ternada por ese alto tribunal, pues alcanzó a compartir silla con algunos de los actuales magistrados.



#### Eduardo Gómez Aranguren

El expresidente del Consejo de Estado estuvo a punto de ser director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en el gobierno Petro. Pero, por tener más de 70 años, se cayó en ese momento su aspiración, pues es la edad de retiro forzoso para esos cargos. Sabe cómo se



#### Germán Varón Cotrino

Presidente de la Cámara de Representantes en 2008 y senador entre 2014 y 2022, "lleva meses haciendo la tarea en la Corte", visitando salas y despachos. En el Congreso, a pesar de una supuesta pelea, se le sigue viendo como candidato de Germán Vargas Lleras, líder natural de Cambio Radical.



#### Gregorio Eljach Pacheco

El actual secretario del Senado es quien, por ahora, parece tener los votos de los congresistas asegurados en caso de ser ternado. Sin embargo, también se habla de su reelección en el cargo que ocupa hace más de una década, pues conoce como nadie las movidas dentro del Legislativo.



#### Jorge Armando Otálora

Fue defensor del Pueblo, sin embargo, estuvo bajo la lupa de la Procuraduría a comienzos de esta década por denuncias de presuntos malos tratos a sus subalternos y acoso sexual. Ambos casos fueron archivados, pero lo apartaron de su cargo en ese entonces.



### ¿Quiénes suenan para fórmula vicepresidencial de Harris?

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, la más opcionada para ser candidata a la Presidencia por el Partido Demócrata —todavía no se puede decir que es la nominada, pues debe esperar al acto oficial en la Convención Demócrata—, se prepara para su primer examen de campaña: elegir a su fórmula vicepresidencial.

Como explicó Li Zhou, periodista política de Vox, un candidato presidencial busca en su fórmula un complemento y no una extensión de su figura. Con esta descripción es posible inferir que la lista de Harris tendría tres condiciones puntuales: que sea un hombre, que sea blanco y que sea de un estado en el que Harris y los demócratas necesiten levantar su imagen.

En el sonajero están, entre otros, el joven e influyente gobernador de California, Gavin Newsom, así como Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania (un estado bisagra), para muchos el más adecuado por su postura moderada. El senador
Mark Kelly,
el secretario Pete
Buttigieg y el
gobernador de
Carolina del Sur, Roy
Cooper, también
están en el sonajero.

# Internacional

Harris vs. Trump

# Se viene la narrativa de "la fiscal contra el convicto"

La vicepresidenta de EE. UU. debe capitalizar el apoyo que ha recibido de las mayorías demócratas y las donaciones de simpatizantes para demostrar que es capaz de derrotar en las urnas a Donald Trump.



HUGO SANTIAGO CARO JIMÉNEZ

hcaro@elespectador.com @HugoCaroJ

Tras el fin de la carrera presidencial de Joe Biden, que ha retirado de la mesa los cuestionamientos sobre su capacidad física y mental para un segundo mandato (aunque no las dudas opositoras sobre si es capaz de terminar el periodo actual), la pregunta es si la vicepresidenta Kamala Harris será la ungida por la bancada demócrata para derrotar al expresidente. Hasta ahora todo parece indicar que sí.

En un día, Harris logró más de US\$80 millones en recaudo para las toldas azules, una cifra que representa el mayor momento de recolección de fondos para la colectividad, por lo menos en lo corrido de esta campaña.

Por supuesto, esa suma de donaciones es una expresión del apoyo a la precandidata, que fue rápidamente respaldada no solo por Biden, sino por figuras importantes para el partido, como los Clinton, Nancy Pelosi (cuyo silencio había abierto interrogantes) y Bernie Sanders.

Harris, por cierto, sería la única aspirante demócrata que podría usar la suma total que ha recaudado el partido, por estar ya inscrita. Seguro eso también ha sido determinante para rodearla. Según The New York Times (NYT), más de 200 figuras demócratas, entre senadores, representantes y gobernadores, también han dado su apoyo, en contraste con 62 que no la han respaldado públicamente, pero que sí reconocieron los esfuerzos de Biden el domingo, y 11 que no han comentado absolutamente nada. Figuras claves del partido, como el expresidente Barack Obama, han guardado silencio frente al fenómeno Harris.

Ahora le toca a Kamala cambiar la estrategia. Durante todos estos meses fue un personaje de perfil más bien bajo, de apoyo irrestricto a Biden y con cierta lejanía de los reflectores, para no opacar al presidente, según analistas. Su tarea ahora es demostrar que realmente es la mejor opción para derrotar a Trump, que desde el inicio de la campaña estuvo por encima de Biden en las encuestas. Ahora, según sondeos del Sienna College y el *The* 

New York Times, Harris tendría un 46 % de favorabilidad frente a un 48 % de Trump.

A partir de lo que han reportado este lunes medios como CNN, la campaña presidencial de Harris buscaría construir la narrativa de "la fiscal contra el convicto", haciendo referencia a la experiencia de la aspirante a candidata, quien fungió como fiscal general de California, contra el prontuario criminal por el que fue hallado culpable el candidato republicano.

Para no ir muy lejos, esto fue lo que escribió la exsecretaria de Estado demócrata y excandidata presidencial Hillary Clinton: "Conozco a Kamala Harris desde hace mucho tiempo. Esta brillante fiscal presentará el caso contra el delincuente convicto Donald Trump y la agenda del proyecto 2025 para quitarnos nuestras libertades". También añadió que Harris, quien ocupó varios cargos en la Rama Judicial

antes de saltar al Senado en 2016, no podría hacerlo sola y adjuntó un enlace para donar.

La campaña de Harris, quien podría convertirse en la primera mujer presidenta en la historia del país, tiene poco más de tres meses para repuntar en las encuestas, para convencer a los indecisos y, por supuesto, fidelizar a su base de votantes. NYT recogió testimonios de demócratas y afroamericanos que, por ejemplo, no se muestran convencidos de que EE. UU. esté listo para una presidenta negra.

"Creo que es una política bastante buena, pero en general todo se reduce a una cuestión de raza y género. Y Estados Unidos le va a echar la culpa por eso", dijo al diario Don Johnson, un camionero de 65 años de Milwaukee. Frente a esto, Trump busca lo mismo y pretende capitalizar votos de votantes blancos, jóvenes y hombres, incluso de la clase trabajadora. Eso explica la elección de su fórmula, J. D. Vance.

El lunes fue el día uno de la campaña de Harris, y como ella lo dijo en su cuenta de X, le quedan 105 si quiere ser la primera presidenta de Estados Unidos. En sus primeras declaraciones terminó de expresar agradecimiento a su aún jefe, Biden, diciendo que su legado es "inigualable en la historia moderna".

"En un mandato ya ha superado el legado de la mayoría de los presidentes que han cumplido dos", complementó.

#### Un vistazo a la carrera de Harris

Kamala Harris es economista, politóloga y abogada, y ocupó cargos en la Rama Judicial de California desde 1990, siendo fiscal adjunta en el condado de Alameda, fiscal de distrito en San Francisco y fiscal general del estado. Impulsó durante este período políticas de reintegración y rehabilitación para delincuentes primerizos de drogas, y defendió la Ley de cuidado de salud a bajo precio, entre otras iniciativas.

Durante su periplo por el Senado de EE. UU., fue parte del comité judicial (impulsando una reforma a la justicia penal) y el comité de inteligencia. Como vicepresidenta fue abanderada de causas como el derecho al aborto (limitado por el fallo de la Corte Suprema en su decisión sobre el precedente de Roe vs. Wade), combatir la violencia ocasionada por armas de fuego y fue delegada por Biden para atender las causas de la crisis migratoria, buscando crear políticas de oportunidades en países de Norte y Centroamérica, como México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Algunos republicanos la llaman "zar de la migración", y con seguridad usarán esto en su contra en campaña. Además, su trabajo estuvo más enfocado en soluciones a largo plazo que una respuesta inmediata al fenómeno migratorio, uno de los asuntos más impopulares y politizados en Estados Unidos.



Donald Trump, candidato republicano, y Kamala Harris, precandidata demócrata. / EFE

con inmenso orgullo y un optimismo ilimitado por el futuro de nuestro país, respaldo a la vicepresidenta para la Presidencia de EE. UU.",

Nancy Pelosi, representante demócrata.

### Directora del Servicio Secreto declara por atentado contra Trump

En declaraciones ante una audiencia en la Cámara de Representantes, la directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimberly Cheatle, reconoció que "el intento de asesinato del expresidente Donald Trump el 13 de julio es el fracaso operativo más importante del Servicio Secreto en décadas". En medio de cuestionamientos

sobre informes que indicarían que la organización negó peticiones de aumentar los recursos de seguridad para el candidato republicano, y no solo en campaña, sino desde hace dos años, la funcionaria aseguró que "había una cantidad suficiente de agentes asignados" para protegerlo el día del mitin en el que salió herido en

Pensilvania, aunque se negó a dar una cifra específica. Aunque el Servicio Secreto reconoció el sábado que había rechazado solicitudes de recursos adicionales realizadas por el equipo de seguridad de Trump, Cheatle, desde el Capitolio, agregó que "para el evento en Butler, Pensilvania, no hubo solicitudes que fueran rechazadas". Acepto la responsabilidad de esta tragedia",

comentó la directora de la entidad.

## Internacional

Costo de vida y aumento de la represión

## Más venezolanos dicen que se irán de su país si Maduro gana las elecciones

La decisión de quedarse o irse depende de una sola fecha: el 28 de julio, cuando el país votará en unas elecciones que son la última esperanza de miles de personas.

JULIE TURKEWITZ Y ADRIANA LOUREIRO FERNANDEZ "THE NEW YORK TIMES"

Para miles de venezolanos la decisión de quedarse o huir de su patria depende de una sola fecha: el 28 de julio. Ese día el país votará en unas elecciones presidenciales cruciales. Si el líder autoritario del país, Nicolás Maduro, declara su victoria, dicen que se irán. Si gana el candidato de la oposición, se quedarán. "Todo el mundo dice lo mismo", afirmó Leonela Colmenares, de 28 años, activista de la oposición. "Que se van, de ganar Maduro".

Aproximadamente una cuarta parte de la población de Venezuela ya se ha ido del país. Según las Naciones Unidas, casi ocho millones de venezolanos están viviendo en otros países, lo que ha ocasionado una de las mayores crisis migratorias del mundo.

Maduro ha mostrado poco interés en abandonar el poder, independientemente de lo que señalen los resultados de las urnas. Esta semana, en un acto de campaña, advirtió que Venezuela caería "en un baño de sangre en una guerra civil fratricida" si no ganaba.

En años recientes el éxodo ha afectado a familias y hadespojado al país de sus talentos, lo que ha creado un enorme desafío para el presidente Joe Biden, quien ha tenido que enfrentar niveles récord de migración desde Venezuela y otros países durante su gobierno.

En general, el número de personas que cruzan la frontera estadounidense ha disminuido en los últimos meses con respecto al año pasado, en medio de los esfuerzos del gobierno por disuadir a la gente intensificado las detenciones de

de solicitar asilo en la frontera sur. Pero agosto, septiembre y octubre han sido tradicionalmente los meses más transitados a través del Tapón del Darién, la peligrosa selva entre Colombia y Panamá que se ha convertido en una de las rutas más transitadas del mundo por los migrantes que se dirigen al norte.No todos los venezolanos se dirigirán a Estados Unidos, y no todos los que lleguen intentarán entrar por la frontera sur. Pero cualquier repunte de la migración sería otra prueba importante para Biden justo antes de las elecciones estadounidenses.

Los venezolanos que han llegado a Estados Unidos en los últimos años han llenado los refugios en Nueva York y han desbordado los presupuestos de ciudades como Denver. Pero el éxodo se experimenta con la misma intensidad, si no más, dentro de Venezuela, que ha perdido a sus profesores, médicos e ingenieros, y havistocómosus familias sedispersaron por todo el mundo.

Algunos venezolanos que siguen viviendo en el país lo han hecho porque pensaban que podían promover el cambio o servir a su patria desde adentro. Ahora, tras años de protestas, un gobierno autocrático inflexible y rondas de líderes de la oposición que han prometido expulsar a Maduro, pero han fracasado, muchos dicen que ven estas elecciones como su última esperanza.

No solo se trata de una crisis económica agobiante, impulsada por la mala gestión del gobierno y exacerbada por las sanciones, que ha durado casi una década. En los últimos meses el gobierno también ha



Un tercio de los venezolanos está considerando emigrar si el actual gobierno se mantiene, según encuestas. / EFE

personas a las que considera disidentes, lo que hace temer una mayor persecución si Maduro sigue en el poder. Cerca de 300 presos políticos están bajo custodia del gobierno, según Foro Penal, una ONG. "Hice lo posible por mi país", afirmó Jesús Zambrano, un periodista de 32 años que está considerando irse a Alemania. "Pero no estoy dispuesto a ir a la cárcel por ejercer".

Una encuesta privada de la empresa ORC Consultants, realizada en junio, sugiere que hasta un tercio de los venezolanos está considerando la posibilidad de emigrar si el actual gobierno se mantiene en el poder. La mitad de ellos dijeron que se marcharían en el semestre posterior a la votación del 28 de julio.

Algunos analistas se muestran escépticos ante la posibilidad de que el éxodo sea tan grande o repentino. Sin embargo, la emigración es un temaque atraviesa las líneas socioeconómicas y políticas de Venezuela,

Algunos venezolanos que siguen viviendo en el país lo han hecho porque pensaban que podían promover el cambio o servir a su patria desde adentro.

uniendo a un pueblo separado por la distancia en un anhelo colectivo de reunificación.

La principal líder de la oposición es María Corina Machado, una enérgica exlegisladora cuyo mensaje central es la promesa de traer a los venezolanos a casa restaurando la democracia y recuperando la economía. "¡Esta lucha es para que vuelvas!", gritó Machado en un mitin en la ciudad oriental de Maturín, donde una mujer de la multitud que asistió al evento sostenía un teléfono móvil con el que estaba llamando a su hija que estaba en un país lejano.

Mientras enfrenta un serio desafio electoral, Maduro ha comenzado a mencionar la diáspora más a menudo, y no solo para acusar a Estados Unidos de ocasionar el éxodo masivo. También les está haciendo un llamado a los ciudadanos para que regresen al país.

En su programa de televisión del mes pasado afirmó que un nuevo programa, denominado Gran Misión Vuelta a la Patria, ofrecería a los retornados "una protección socioeconómica integral que solo la Revolución Bolivariana humanista, cristiana de Venezuela le puede dar a sus migrantes cuando regresen" (la "revolución bolivariana" es su movimiento socialista). Pero no ofreció detalles concretos. "Venezuela se puso de moda", afirmó.

La activista opositora Colmena- podría no suceder nunca.

res, de 28 años, lleva abogando por un cambio de gobierno desde que tenía 15 años. Ayudó a fundar un partido político llamado Voluntad Popular y pasó años protestando por todo, desde los deficientes servicios públicos hasta el encarcela-

miento de sus colegas activistas. Ha entrado y salido de la universidad, a menudo sin poder pagar la matrícula, y trató de emigrar a la vecina Colombia, donde trabajó como camarera y dijo que solo ganaba lo suficiente para comer. Ahora, Colmenares es el principal sostén de su madre y su padre, que tienen problemas de salud. Trabaja como administradora universitaria y también vende pasteles y traslada a sus amigos en su auto como si fuera un taxi. No obstante, no puede pagar la medicación de su madre. Como muchos jóvenes, está volcando toda su energía en apoyar la campaña de Edmundo González, respaldado por Machado. Pero si Maduro gana otro mandato de seis años, planea viajar a Colombia, atravesar el Darién, Centroamérica y México, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, donde pedirá asilo. Ha considerado solicitar un programadeentradalegalconocido como Parole, pero necesitaría que alguien en Estados Unidos la patrocinara. No conoce a nadie que pueda hacerlo. Pero, si lo hiciera, la aceptación podría tardar meses o años, o

### Los caminos para agilizar la reforma agraria

La compra de tierras como parte de la reforma agraria ha sido una de las principales banderas del gobierno de Gustavo Petro. El proceso no ha avanzado a la velocidad prometida y parte de la solución se encontraba en el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional

tumbó la parte del artículo que dictaba los procedimientos de la autoridad de tierras que deberán ser resueltos en fase administrativa. La razón fue que no se cumplió el principio de publicidad durante el trámite en el Congreso.

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, calificó la decisión como "un golpe a la reforma agraria". Además, aseguró que van a presentar "una propuesta normativa para debatir cómo descongestionar la jurisdicción agraria y los componentes de los procesos para recuperar el control de las tierras de la nación". La iniciativa será presentada en esta legislatura.

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el numeral sexto y el parágrafo tres del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo.

# Negocios

Celebra sus 35 años

## Colombiamoda: el faro de la industria textil colombiana

La industria de la moda local enfrenta un complejo panorama por la desaceleración económica. El evento, que va del 23 al 25 de julio en Medellín, busca mover la caja registradora de los empresarios en lo queda del año.



LUCETY CARREÑO

Icarreno@elespectador.com 

Roque Ospina, Clara Echeverry y Alicia Mejía crearon en 1987 el Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda) con el objetivo de impulsar las exportaciones de la industria textil colombiana. Ese año el país contaba con 31 millones de personas, un PIB de \$21 billones, la moda representaba el 2,7 % del PIB y el 9,7 % del gasto de las personas, según las cifras de Raddar, la firma que mide el consumo de los hogares colombianos.

Los fundadores crearon Colombiamoda y Colombiatex para realizar muestras textiles que se convirtieran en plataformas de negocios para el sector. Mientras que Colombiatex se enfoca en ofrecer los textiles e insumos para la confección y el hogar, Colombiamoda es la plataforma comercial para que los diseñadores y confeccionistas presenten sus colecciones.

La primera edición de Colombiamoda se realizó hace 35 años bajo el eslogan "Colombiamoda es su feria si la moda es su profesión". El evento se realizó en un escenario en el que el país se preparaba para la apertura económica y en el que su industria textil "necesitaba ser competitiva frente a los nuevos mercados que vendrían con esa apertura", recordó William Cruz Bermeo, investigador de la moda y el vestir, de la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín.

Durante tres décadas y media, la feria se

Para celebrar sus 35 años la feria se transforma en un 'Circuito de Ciudad', que conectará las industrias creativas en una ruta conformada por 24 locaciones.

ha mantenido y ha logrado entender e ir de la mano de los cambios de la industria de la moday de la economía de los colombianos. Por ejemplo, en 1999 se contó con la participación del diseñador dominicano Oscar de la Renta, en un momento en que se intensificaba la guerra entre la guerrilla y los paramilitares. "A pesar de eso, lograron el objetivo de invitar a Colombiamoda a un diseñador de talla mundial, que le diera lustre internacional y esperanza a un país en crisis social", dijo Cruz Bermeo.

O en 2020 que, pese a la pandemia, en el que los consumidores estaban confinados, los comercios cerrados, había pérdida de poder adquisitivo y bajas en consumo, llevaron a cabo el evento en formato digital y les enviaron un mensaje de resiliencia a los empresarios del sector.

Treinta y cinco años después Colombia es otro país, con otros retos para el sector. Tiene 52 millones de personas, cuenta con un PIB de \$1.572 billones y la moda representa el 9,4 % del PIB.

#### La industria de la moda 35 años después

Antes de hablar de la industria de la moda local se debe mencionar la producción industrial y la manufactura. Aunque tuvo un leve repunte en abril, ha sido uno de los sectores con peor desempeño en este año, y en mayo volvió al terreno negativo. Según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la industria registró su producción real en -2,4 %, una caída de 1,5 puntos porcentuales comparado con mayo de 2023, cuando registró -0,9 %. La industria más débil fue la manufacturera, que disminuvó 3,6 %.

El sector textil es parte de las industrias con mayor decrecimiento acumulado, pues en los últimos 12 meses la caída en la producción ha sido del -15 %, según las cifras del DANE. En cuanto al gasto de los hogares en moda, en junio de 2024 se ubicó en \$2,56 billones, lo que representó un incremento en términos nominales del 0,3 % y una disminución en términos reales del 2,2 %, de acuerdo con el Observatorio de Moda de Inexmoda, Raddar y Sectorial.

"El gasto de los hogares venía creciendo



La feria contará en esta edición con 26 pasarelas que exaltarán el talento de diseñadores nacionales e internacionales. / Cortesia Inexmoda

se volvió a registrar una caída explicada en parte por el freno en la disminución de la inflación. Los hogares siguen presenciando un panorama retador, con incremento en los precios de los alimentos y los servicios con precios que no ceden, por lo cual les queda menor dinero disponible para destinar a otros productos", dice el análisis del Observatorio.

Sebastián Díez, presidente de Inexmoda, menciona que 2024 ha sido un año retador para la industria textil, pues ante el panorama macroeconómico de desaceleración por las tasas de interés y la inflación, los hogares colombianos se mantienen cautelosos frente a gastos que no sean de primera necesidad. Sin embargo, asegura que no se trata de un fenómeno local, sino global, y que justamente la realización de ferias como Colombiamoda son importantes para "activar la demanda, generar oportunidades y darles visibilidad a las marcas", dijo Díez.

Por ejemplo, empresas como Grupo Éxito lanzan sus colaboraciones más importantes y de mayor facturación en este en los primeros meses del año y en junio evento. Este año estarán junto a los diseña- vos por \$463.575 millones y cuenta con

dores Andrés Otálora y Beatriz Camacho. "Estamos viendo que las marcas colombianas están buscando alternativas de visibilización para mover la caja registradora, y ahí es donde Colombiamoda aparece como una opción, una alternativa", agregó Díez.

Diana Gómez, comunicadora de moda, menciona que la celebración de los 35 años de la feria es una muestra de la perseverancia que ha tenido la industria. "Para muchos empresarios y diseñadores es un faro que les indica un territorio a dónde llegar, una esperanza en que la industria prospere y les está entregando las herramientas sobre en dónde invertir de manera más eficiente e inteligente sus recursos para estar del lado del futuro de la industria".

La feria también se realizará en medio de una noticia que causó impacto e incertidumbre en el sector: la Superintendencia de Sociedades admitió al proceso de reorganización empresarial a la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, conocida hoy como Fabricato, que presenta activos por valor de \$758.710 millones, pasi-

#### Así avanza la huelga en el Ministerio del Trabajo

Miembros del Comité de Huelga del Ministerio del Trabajo denunciaron presiones para retomar sus actividades laborales en las instalaciones de Bogotá. A pesar de que había una reunión programada para la mañana del lunes, la Dirección de Vigilancia

y Control exigió el levantamiento del cese de actividades. Según el grupo sindical, lo sucedido "es una clara violación al derecho a la protesta y al respeto de unas condiciones laborales dignas".

Con más de 50 días acumulados de huelga, la vocera del Comité de Huelga, Martiza Manrique, apuntó que se mantiene en el aire el pago de los salarios "como forma de presionar el levantamiento del cese de actividades". Hasta el momento, el Mintrabajo no ha hecho declaraciones al respecto.



1.200 empleados, con corte al 31 de mayo de 2024.

"Dentro de las causas presentadas por la sociedad en la solicitud de admisión están el aumento de los costos, el desabastecimiento de la materia prima y la disminución de las ventas y de licitaciones", dijo la entidad. De acuerdo con Díez, este proceso de reorganización responde a los cambios mundiales del negocio de la moda. "Es un tema que están enfrentando grandes empresas a nivel mundial, como Nike, H&M y GAP, que ya están entendiendo el momento y los tiempos, y aparecen nichos de valor en el que el ADN de las marcas y la calidad van a ser fundamentales, y es ahí en donde Fabricato se empieza a reorganizar para que Colombia se convierta en un país de marcas de valor agregado".

En esa línea, la feria toca temas importantes, como la internacionalización, el valor agregado, el producto diferencial, la sostenibilidad y los procesos eficientes en la cadena de producción y logística. La desaceleración muestra que la feria "se necesita más que nunca, porque puede ser el ave Fénix, siempre renace.

el espacio en el que las empresas se den cuenta de que no están atravesando retos solos, sino que hay otros en la misma situación y pueden encontrar pistas juntos de cómo superarlos", agregó Gómez.

Finalmente, las importaciones de productos textiles, algunas necesarias para la confección local, han crecido tanto en valor como en volumen, por lo que se podría deducir, según Díez, que "los empresarios se están preparando y tienen sus esperanzas puestas en el segundo semestre, que tradicionalmente ha sido el de mayores ventas para los empresarios".

Los expertos pronostican un crecimiento conservador para 2024. Para mejorar los números, el sector necesita incentivos y políticas por parte del Estado para que los empresarios tengan un impulso en las ventas, por lo que se espera que el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación del Gobierno tenga un importante apoyo para la industria.

De fondo, Colombiamoda es una muestra de lo que es la industria de la moda colombiana: una superviviente que, como



EL ESPECTADOR

EE 10 /

EL ESPECTADOR / MARTES 23 DE JULIO DE 2024

### Concejo de Bogotá hará control político por caso Catalina Gutiérrez

La muerte de la doctora Catalina Gutiérrez conmocionó al país este fin de semana, abriendo una importante discusión sobre salud mental. Aunque el debate se ha centrado en las condiciones labores y el presunto acoso que sufrió la estudiante y el personal en salud, desde el Concejo de Bogotá la pregunta que se

hace es: ¿cómo la capital está preparada para atender casos de salud mental? Según la corporación, hacen falta ambulancias especializadas y un enfoque diferencial para atender este tipo de casos, pues la ambulancia que atendió a la doctora habría llegado 30 minutos tarde. Según el concejal Leandro Castellanos, la noche del miércoles 17 de julio, aproximadamente a las 10:00 p.m., entró a la línea 123 la llamada de una persona solicitando ayuda de los organismos de emergencia para atender a la joven. El concejal denuncia que fueron los Bomberos Oficiales de Bogotá quienes le hicieron reanimación cardiopulmonar.

Es preocupante que la mayoría de ambulancias privadas solo atiendan casos de accidentes de tránsito, que parecen ser más rentables",

Leandro Castellanos, concejal.

# Bogotá

MIGUEL ÁNGEL VIVAS TROCHEZ

mvivas@elespectador.com 

El sector de la vivienda pasa por momentos difíciles. Las dificultades financieras de las familias y demás componentes del mercado mantienen las cifras de ventas en rojo. De ahí que la nueva administración, a través de la Secretaría de Hábitat, haya formulado una cruzada de reactivación para devolver el lugar que tiene este rubro como motor de la economía. El Espectador habló con la nueva cabeza de la cartera, Vansea Velasco, para saber cómo le dará vuelta a la crisis.

#### ¿Cuáles serán los parámetros de la política pública de vivienda?

Lo primero es que es una de las metas más ambiciosas para vivienda en Bogotá, 75.000 soluciones habitacionales en tres segmentos: vivienda nueva, arrendamiento y mejoramiento. Y habrá tres pilares: brindar apoyo para el cierre financiero de las familias para adquirir vivienda, ayudar a las familias vulnerables, para que tengan la capacidad de arriendo, algunos con opción de compra o no, y queremos que las familias propietarias tengan la posibilidad de mejorar su casa. Todo en el marco del plan Mi Vivienda para Bogotá.

#### ¿Cómo materializarán estos pilares?

Tenemos un set de programas en cada línea. Para el de adquisición tenemos programas como oferta preferente, con convocatorias exitosas, o "Reactiva tu compra, reactiva tu hogar", para familias que tuvieron que desistir de comprar casa por no lograr el cierre financiero. La idea es que tengan apoyo para lograrlo. El otro, que lanzaremos pronto, es "Apoyo a la cuota de crédito", dirigido a familias que hayan accedido a vivienda de interés social o prioritario, para que puedan tener un alivio en la cuota del historial de crédito.

#### ¿Y para las otras dos líneas?

Enel de mejoramiento tenemos la sombrilla"Mejoratucasa, Habitatu hogar", con apovo al mejoramiento de habitabilidad de la vivienda, asociada a baños, cocina, pisos y demás condiciones de habitabilidad. La Caja de Vivienda Popular estará apoyando también, pero en una línea más pequeña, al mejoramiento estructural. Por último, en el tema de arriendo, vamos a tener una línea que es de ahorro y que

Entrevista a la secretaria de Hábitat

## La habilitación de suelo será clave para la política de vivienda

Vanesa Velasco, nueva secretaría de Hábitat, da detalles de la política de vivienda para el cuatrienio. Habló de subsidios, suelo, reutilización de edificaciones y Lagos de Torca.



Vanesa Velasco, nueva secretaría de Hábitat de Bogotá. / Alcaldía de Bogotá

ahorro, pero que no lleva a la adquisición. Ahí tendremos una modalidad de arriendo social y otra que es el reúso de las edificaciones.

#### ¿Cómo se reusarán y cuáles serán estas edificaciones?

Vamos a tener un piloto de unas 500 viviendas, que las seleccionaremos como parte del reúso. Esta iniciativa se caracteriza por incorporar principios de sostenibilidad, pues al hacer el reúso de edificaciones va existentes se demandan menos materiales de construcción y, al tiempo, se reduce la huella de carbono y de suelo.

#### ¿Con qué entidades se van a asociar en esta iniciativa?

Esta es una iniciativa que tiene como principales actores Renobo, lleva a la adquisición, y el otro que es el Instituto Distrital de Patrimonio lleguen a las viviendas". próximos días, la cual contará con modelo interesante de ciudad.

y Cultura, y viene con el apoyo de las secretarías de Hábitat y de Cultura. Aquí me parece importante mencionar que Renobo va a tener un rol fundamental, porque va a ser el gestor y estructurador de los posibles proyectos que cumplan con las

Bogotá cuenta con empresas sólidas para prestar los servicios públicos. Lo importante es la articulación con la nación para lograr los permisos y las aprobaciones necesarios para que

características de las convocatorias que se vayan a hacer de reúso. El IDPC también tiene un rol importante, porque, en lo referente a las edificaciones que están en el marco de los planes especiales, permitirán la agilización de los permisos y requerimientos de licenciamiento.

#### ¿Y el rol de Hábitat?

Habilitaremos la Ventanilla Única de Construcción para agilizar los trámites que se necesiten en estas edificaciones y apoyará con los subsidios de arrendamiento, para las edificaciones que se destinen a vivienda de interés social, porque no todas se van a destinar así.

#### ¿Cómo se conformará este inventario de viviendas a reutilizar?

Se tendrá una convocatoria en los

una base previa, que se adelantó con los propietarios de algunos edificios. Es importante que los dueños tengan voluntad de integrar el programa y que los inmuebles tengan posibilidad de reúso. Además, buscamos que estén localizados en zonas estratégicas de Bogotá. Una vez se termine la convocatoria se realizará, por parte de Renobo, todo el estudio de las edificaciones y se harála presentación de aquellos que cumplan con la línea estratégica.

#### Y hablando de renovar y reutilizar, ¿cuál será la directriz en renovación?

Antes de plantear la renovación, para la Secretaría de Hábitat es clave hablar de la habilitación de suelo. Luego están los servicios públicos y el apoyo al cierre financiero a la demanda. Dicho esto, la estrategia de suelo, en el marco del Plan de Ordenamiento, tiene varios actores. Las aprobaciones de los planes parciales, que vienen desde Planeación, y nosotros lo que hacemos es, a través de nuestra mesa de trámites, en la Ventanilla Unica de la Construcción, apoyar a los constructores que quieran adelantar proyectos VIP Y VIS. Los ayudamos a acelerar el proceso de su ejecución y cumplimiento de las normas. Entonces creo que el mensaje aquí es que el suelo y su habilitación es muy importante para poder garantizar que se dé la ejecución de toda una línea de vivienda.

#### En materia de planes de desarrollo, ¿cómo va Lagos de Torca?

Hay varios proyectos relevantes. Están los planes parciales en Bosa, así como unas zonas estratégicas que se están dando también sobre Fontibón y, por supuesto, Lagos de Torca. Para efectos de este último se está generando un volumen importante de unidades de vivienda de interés social y prioritario que pueden apoyar a la ciudad. Y ahí ya existen, en el histórico, varios de los programas, como oferta preferente, que están atendiendo parte de las unidades de vivienda.

#### ¿Por qué no avanza a buen ritmo?

Creemos que es un proyecto estratégico. Por supuesto, hay aspectos a revisar frente a la corresponsabilidad que se tiene en Lagos de Torca, para avanzar en su desarrollo completo, pero insistimos en que lo vemos como un ejercicio fundamental para producir las viviendas de interés social y prioritario que necesita la ciudad. Además, puede producir unas condiciones urbanas, de espacios públicos y equipamientos, en temas de construcción sostenible, que lo pueden hacer un

#### Capturan a mujer que mató a su esposo

La Policía capturó a una mujer requerida por la justicia para que responda por el homicidio, que cometió al 4 de julio, en el barrio Concepción Norte. Allí atacó con arma blanca y en plena vía pública a quien sería su compañero sentimental. Los videos de las cámaras de

seguridad muestran cómo le propinó varias puñaladas y luego huyó.

"Tras la captura, se dejó a la mujer a disposición de la Fiscalía, para que responda por los hechos que se le atribuyen. La Policía invita a los ciudadanos a poner en conocimiento de las autoridades situaciones de intolerancia, que afecten la vida e integridad de las personas. Así mismo, a solicitar la orientación de nuestra patrulla púrpura para casos de violencia intrafamiliar y evitar la pérdida vidas", recordó la autoridad policial.

## Bogotá





Jhon William Galvis Silva, trabajaba en el proyecto del Regiotram de Occidente /Cortesia

Asesinato en vía pública

## "Era un gran hombre": hermana de periodista asesinado en Usme, en medio de un atraco

REDACCIÓN BOGOTÁ

bogota@elespectador.com

@BogotaEE

El pasado 17 de julio, sobre las 11:24 p.m., cámaras de seguridad del Cortijo Sur, en la localidad de Usme, grabaron el momento en que dos delincuentes abordaron al comunicador Jhon William Galvis Silva, cuando llegaba a su casa, luego de bajarse del paradero del bus alimentador. En diálogo con El Espectador, Viviana Galvis, hermana de la víctima, relató que uno de los asaltantes le empezó a jalar el bolso "donde solo llevaba dos cocas de almuerzo, pero él, como hacía ejercicio, se defendió. Entonces el cómplice, que iba manejando la moto, se baja y le pega una puñalada en el corazón".

Fue entonces cuando Jhon alcanzó a alertar a los vecinos quienes salieron a socorrerlo, entre ellos Viviana. "Él solo movía los ojos y no podía hablar. La ambulancia no llegó y lo llevamos en un carro de mi primo hasta el Hospital de Meissen, a donde ingresó sin signos vitales", agregó Viviana. En el centro asistencial, lo reanimaron dos veces, pero a causa de la gravedad de las heridas en su corazón, falleció al siguiente día, sobre las 7:45 p. m.

Viviana Galvis, recuerda a su hermano
Jhon William, de 29 años, como un gran
hermano, apasionado por el fútbol. "Él
vivía con mi mamá, de 70 años, y era su
compañía. Ahora está sola. Me duele
mucho saber que me había dicho que
tenía planes de comprar un apartamento y

había empezado a ahorrar. Además, estaba esperando terminar su especialización de gerencia social".

Respecto a cómo avanzan las investigaciones para capturar a los responsables, Viviana señaló que no hay ningún resultado. "Cuando llegó un policía a la escena y le pedimos que los siguiera, porque uno de ellos estaba herido luego de que la comunidad lo alcanzara a agarrar, nos dijo que iba a abrir las alertas en los hospitales. Además, la persona de la Sijín a cargo del caso, nos dijo que hasta mañana 23 de julio nos reuníamos, porque estaba de permiso".

Según la Policía, entre las 6:00 p.m. y la medianoche es el lapso donde más ocurren homicidios en la ciudad, de los cuales el 38 % responden a disputas entre bandas, por el control territorial; el 31 % son por intolerancia, y Bosa, Kennedy y Santa Fe son las localidades con más muertes violentas. Llama la atención que el 59 % se cometieron con arma de fuego y un 32 % con arma blanca. Sobre homicidios en medio de atracos, no se tiene una estadística precisa hasta el momento.

"Cuando llegó un policía a la escena y le pedimos que siguiera a los delincuentes, porque uno estaba herido, nos dijo que iba a abrir las alertas en los hospitales".

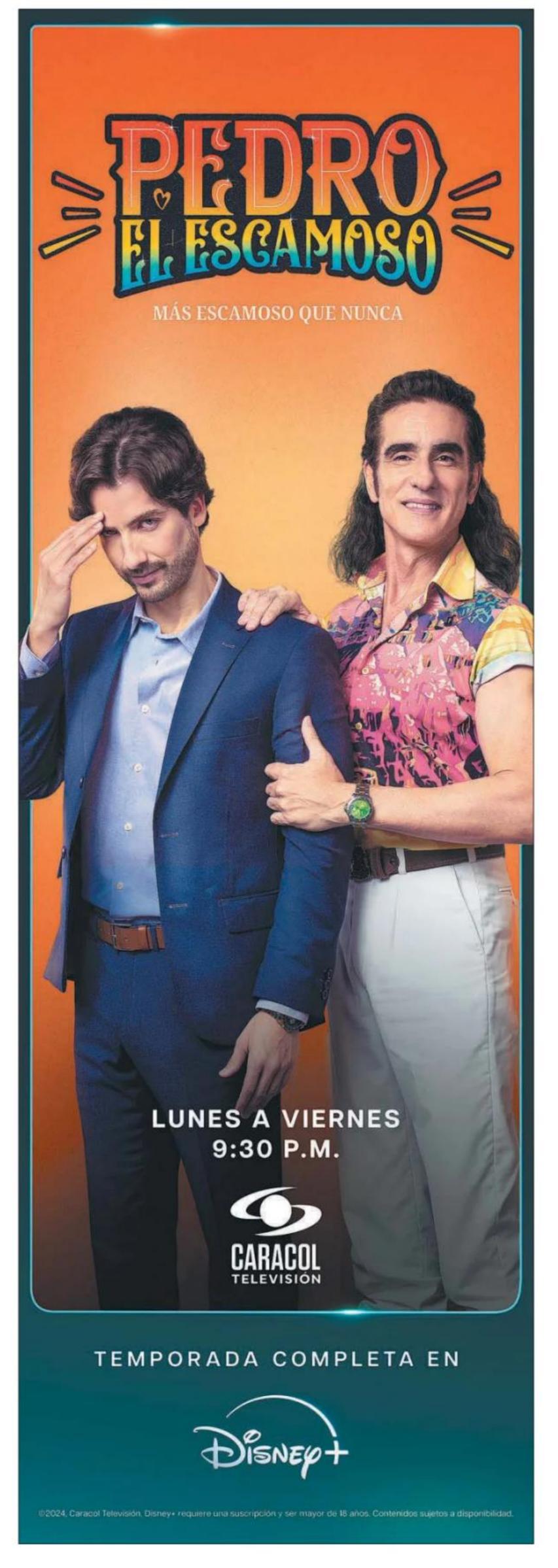

Apoyan:



Fueron reconocidos como sujetos de derechos

## Los campesinos también quieren estar en la COP16

En Colombia hay más de 10,5 millones de campesinos. Ellos creen que tienen mucho que aportar a la cumbre de biodiversidad que se llevará a cabo en Cali, pues pueden tener un rol fundamental para lograr uno de los objetivos esenciales que se discutirán en el encuentro: proteger el 30 % de tierras y océanos del mundo para 2030.



CATALINA SANABRIA DEVIA

Isanabria@elespectador.com

@catalina\_sanabr

Cuando se habla de conocimiento tradicional, por lo general se piensa solo en las comunidades étnicas, como los pueblos indígenas y afrodescendientes. Los campesinos, sin embargo, también han desarrollado un particular sistema de saberes que ha sido y es clave en la protección de la biodiversidad. Por ejemplo, en la Amazonia han aprendido en qué temporada sembrar y en qué otra cosechar sus cultivos de pancoger.

En Caquetá, a donde llegaron a través de procesos de colonización incentivados por el Estado 
y por la ganadería, también tienen un particular relacionamiento con los animales. Saben 
cómo y cuándo ordeñar las vacas, 
y cómo procesar la cuajada para 
el queso en un departamento que 
tiene en la producción lechera un 
importante sustento económico. 
Debido a que sus sistemas productivos dependen de la naturaleza, han unido esfuerzos para 
cuidarla.

"Recientemente, los campesinos han generado sistemas sostenibles. Recuerdo la experiencia de la Zona de Reserva Campesina de La Perla, en Putumayo, donde tienen un trabajo de apicultura. Creo que el campesinado ha venido haciendo unas apuestas muy importantes por la transición de sus sistemas productivos a sistemas silvopastoriles y agroforestales. Hay, además, una gobernanza ambiental popular en las veredas, entonces tienen tanto acuerdos como sanciones para las personas que los incumplan", dice Angie Durán, investigadora sénior de la línea

de Gobernanza Territorial de Ambiente y Sociedad, una organización no gubernamental que busca "la protección del medio ambiente con un enfoque de derechos humanos".

Para Durán, hay una concepción popular y equivocada de que los campesinos son destructores de la naturaleza, a diferencia de lo que se cree de las comunidades étnicas. En su memoria está grabada la intervención de una persona con la que ha trabajado Ambiente y Sociedad durante sus talleres, quien decía algo así: "Somos 10 millones de campesinos en Colombia y habitamos hace décadas áreas ambientalmente estratégicas. Si nosotros no contribuyéramos al cuidado de la biodiversidad, ya no habría medio país".

Justamente, por esa relación histórica con la naturaleza, los campesinos buscan ser protagonistas de la próxima COP16 que se realizará en Cali, entre el 21 de octubre y 1º de noviembre de este año. ¿Qué retos tiene la participación de esta población en el gran evento y por qué es importante?

#### Los campesinos en la COP16

Hace dos años, en la anterior Conferencia de las Partes (COP15), se adoptó un documento clave llamado "Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal (MGB)". En términos simples, el MGB establece una serie de objetivos para detener y revertir la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Entre sus princi-

Hay otro factor que perjudica los intentos de los campesinos por proteger la biodiversidad: la violencia.

pales puntos se destaca la Meta 3, que busca que los países acuerden la protección del 30 % de las tierras y océanos de todo el planeta para 2030. Para lograrlo, los campesinos podrían ser claves.

Según explica la investigadora Durán, hay principalmente dos mecanismos para lograr ese fin. Uno es la delimitación de áreas protegidas, que en nuestro país pueden ser, entre otras, los Parques Nacionales Naturales (PNN). En segundo lugar están las llamadas Otras Medidas Eficaces de Conservación (OMEC). El Convenio sobre la Diversidad Biológica las precisa como "un área geográficamente definida diferente a un área protegida, la cual está gobernada y gestionada efectivamente para que se logren resultados positivos y sostenidos a largo plazo para la conservación in situ de la biodiversidad, las funciones y los servicios ecosistémicos asociados, y los valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros localmente relevantes cuando sea el caso".

En otras palabras, "las OMEC son áreas que no son áreas protegidas y que su principal objetivo no es la conservación, pero que sí contribuyen al cuidado del medio ambiente", resume Durán. En ese sentido, dice, hay que considerar las Zonas de Reserva Campesina.

El Ministerio de Agricultura señala que estas áreas tienen por objeto fomentar y estabilizar la economía campesina, "superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social". Según Durán, en regiones como la Amazonia esta figura ha logrado evitar la concentración de la tierra, una de las principales causas de deforestación. "Aquí vemos una oportunidad para garantizar los derechos de los campesinos y reconocer el aporte de estas

figura que las blinde de manera internacional", propone.

Según el DANE, en Colombia más de 10,5 millones de colombianos mayores de 15 años se identificaron como campesinos en 2023. A pesar de las oportunidades y de representar alrededor de un cuarto de la población adulta del país, de acuerdo con personas como Durán, los campesinos "no han sido reconocidos a lo largo de la historia como sujetos fundamentales para las discusiones ambientales".

De hecho, fue solo hasta hace un año que, a través del Acto Legislativo 01 de 2023, se modificó el artículo 64 de la Constitución Política para considerar al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección. Con este cambio se distinguió su particular manera de relacionarse con la tierra, y el Estado reconoció, entre otras, su dimensión ambiental. Sin embargo, para Aristides Oime Ochoa, presidente de la Asociación de Juntas (Asojuntas) del municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, aún queda trecho por recorrer.

de deforestación. "Aquí vemos una oportunidad para garanti-zar los derechos de los campesi-nos y reconocer el aporte de estas zonas. Las OMEC pueden ser una La organización campesina que Oime lidera integra alredederechos, que además tiene unos relacionamientos particulares y sistemas de conocimiento tradicionales. Esto impide escuchar

que se les reconozca como sujetos de derechos, los campesinos piden que se les explique cuáles van a ser las líneas de implementación para avanzar hacia ese fin y hacia su fortalecimiento.



Durante la COP16 los países deben presentar la actualización de su Plan de Acción de Biodiversidad. Se trata de un documento clave, pues allí se detallan las acciones y políticas que cada país implementará para cumplir con los objetivos establecidos en el MGB. En Colombia, el Ministerio de Ambiente ya ha adelantado el proceso para renovarlo y ha contado con una relevante participación por parte de comunidades indígenas.

No obstante, Durán sugiere que no ha habido mesas específicas para la intervención del campesinado. Por ejemplo, en Florencia, la capital de Caquetá, los campesinos fueron incluidos dentro del mismo grupo de las organizaciones de la sociedad civil, según cuenta la investigadora. "Es terrible, porque de nuevo son invisibilizados como sujetos de derechos, que además tiene unos relacionamientos particulares y sistemas de conocimiento tradicionales. Esto impide escuchar



MARTES 23 DE JULIO DE 2024 / EL ESPECTADOR / 13

















www.elespectador.com/ambiente













La organización Ambiente y Sociedad realizó un taller en Cartagena del Chairá centrado en los sistemas productivos sostenibles. / Arley Sánchez



La asociación Ambiente y Sociedad ha facilitado talleres autónomos con delegados de organizaciones campesinas de Caquetá. / Arley Sánchez.

de forma clara su voz", expresa la investigadora.

Además de ello, hay otro factor que está perjudicando los intentos campesinos por proteger la biodiversidad: la violencia. que estos grupos han estado extinta guerrilla. Actualmente, nuestra Amazonia".

Pese a los esfuerzos para cuidar a la Amazonia en Cartagena del Chairá, la comunidad campesina ha tenido resistencia por parte de los actores armados. Oime relata

siempre en el territorio.

Antes, allí hacían presencia las FARC, y hoy opera en la zona el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia más grande de esa solo algunas facciones del EMC se mantienen en diálogos con el Gobierno, mientras que con la mayoría, al mando de Iván Mordisco, se terminó el cese al fuego.

Hace un par de años, y de la mano del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), la comunidad campesina de ese municipio llevó a cabo su primer gran proyecto de restauración. Según el presidente de Asojuntas, 720 familias se unieron para formar parte de un proceso de regeneración natural de bosques primarios degradados por la tala selectiva, donde se lograron conservar más de 4.762 hectáreas de selva. También se instalaron algunas cámaras trampa para observar y monitorear la biodiversidad del territorio.

"Hicimos un trabajo maratónico en Cartagena del Chairá, donde logramos que la misma gente escogiera estar ahí. Aprendimos, porque nunca lo habíamos hecho. No sabíamos cómo se iba a manejar el tema con los profesionales que iban a venir. Lo único que sabíamos era que estábamos muy bien organizados y nos podíamos comunicar entre nosotros", expresa Oime.

Para él, el trabajo logrado fue muy interesante y enriquecedor, hasta que los actores armados le pusieron freno, pues decidieron que los proyectos ambientales no podían seguir avanzando en el municipio ni en el departamento de Caquetá. "Aún no nos explicamos las razones, estas ayudas les estaban llegando directamente a las juntas de acción comunal", sostiene. A propósito de la COP16, dice, es también fundamental el diálogo sobre medidas de protección para salvaguardar a estas poblaciones.

El presidente de Asojuntas finaliza enviando un mensaje: es importante replantearse la percepción que se tiene sobre el campesinado y que, desde ciudades como Bogotá y eventos como la COP16, se valore como es debido su trabajo de preservación. En Caquetá, por ejemplo, la comunidad tiene cuatro núcleos de desarrollo forestal y de biodiversidad. "Para nosotros no es difícil conservar. Nos mantenemos en pie y llevamos la vida cotidiana de defensa del territorio. Hablamos un solo idioma frente a cuidar

## Mujeres piden más participación

Luego del encuentro realizado el 21 de junio en Bogotá, en el que participaron 34 mujeres campesinas, afros, indígenas y un representante de la comunidad LGBTIQA+ pertenecientes a la región andino-amazónica, publicaron 19 recomendaciones que deberá tener en cuenta Colombia para la construcción de las políticas que presentará en la COP16. El evento fue organizado por varias entidades que son parte de la Alianza Bosques por un Futuro Justo, dentro de las que están Gaia Amazonas, Censat Agua Viva, Tropenbos Colombia y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Esas recomendaciones están dirigidas especialmente al Ministerio de Ambiente, entidad que encabeza las políticas que serán presentadas en la COP16.

De acuerdo con la FCDS, estos son los cinco puntos que condensan las ideas generales:

- 1. Reconocer las diversidades culturales e identidades de género y asegurar una participación plena que posibilite la coordinación para la gestión de la biodiversidad entre sus colectividades y el Estado.
- 2. Reconocer que los sistemas de conocimiento y gobierno de las territorialidades de las que son parte deben tener un lugar central en las estrategias y planes para el uso y gestión de la biodiversidad.
- 3. Profundizar el reconocimiento de la interrelación entre sistemas alimentarios propios, soberanía alimentaria y la protección de la biodiversidad.
- 4. Insistir en que las diversas territorialidades campesinas, los territorios colectivos de comunidades negras y las entidades territoriales indígenas sean una realidad y que los bienes comunes que se derivan de ellos estén garantizados.
- 5. Cumplir el Acuerdo de Escazú, y con base en él crear rutas autónomas e institucionales de protección del bienestar y salud de sus cuerpos, teniendo en cuenta las maneras específicas en las violencias de distinto tipo las afectan por ser mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas líderes en sus territorios.

### Reacciones por la muerte de Felipe Ossa

La noticia del fallecimiento de Felipe Ossa, apodado "El decano de los libreros en Colombia", se dio a conocer el pasado lunes 22 de julio en horas de la mañana. Diferentes personalidades del mundo cultural colombiano, entre ellos el ministro de Cultura, Juan David Correa, se pronunciaron frente

al fallecimiento, "Hoy se ha ido, pero sus ojos y su alma perviven en miles de lectores", agregó Correa. Asimismo, el expresidente Iván Duque expresó sus condolencias mencionando que "nos harás mucha falta, querido Felipe". Además, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina

y el Caribe (Cerlalc) también envió sus condolencias a la familia Ossa. Por su parte, el escritor Jorge Franco Ramos, autor de Rosario Tijeras, escribió: "Qué tristeza. Se nos fue Felipe Ossa, el librero mayor, gran conversador, agudo v memorioso, excelente anfitrión en sus librerías".

La noticia del fallecimiento de Felipe Ossa, apodado "El decano de los libreros en Colombia", se dio a conocer el pasado lunes 22 de julio en horas de la mañana.

## Cultura

Homenaje

## Felipe Ossa, la vida de un "bibliófago"

Ossa, quien falleció este 22 de julio, dedicó su vida a los libros con una devoción que lo llevó a convertirse en gerente de la Librería Nacional. Influenciado desde joven por la tradición familiar de su padre, Ossa se distinguió por su habilidad para recomendar las lecturas precisas para cada búsqueda.



DIANA CAMILA **ESLAVA** 

deslava@elespectador.com @CamilaEslava

Cuando Felipe Ossa descubrió que quería ser un buen librero, su mayor preocupación fue que alguien le preguntara por un libro y él no supiera qué contestar. No tenía el aire académico que algunos esperaban, porque ni terminó el bachillerato: su universidad, su trabajo y su vida fueron las bibliotecas. Fue modesto, buen conversador, agudo e irónico.

La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, fue una de las obras que más marcaron su vida y su camino por la literatura. Una lectura que su abuelo le dio a su padre y que su padre le dio a él. Luego llegó Emilio Salgari, Julio Verne, Giovanni Papini y la lista se convirtió en ríos de libros que recorrieron muchas partes del mundo. Su padre era un librero que se encariñaba con la mercancía que compraba para vender y terminaba quedándose con ella, como hacen todos los bibliófilos, contaba Ossa.

Por ese entonces conocióa Arthur Rackham, Edmund Dulac, Gustave Doré, Maxfiel Parrish y a Rafael de Penagos. Desde entonces ya tenía la manía de clasificar los libros, de ordenarlos portamaños. En su libro Leer para vivir contó que los logos o símbolos de las editoriales fueron su guía. "Algo intuitivo, pues yo no conocía nada de lo que concierne al mundo editorial. ¿Premonición de lo que sería mi oficio? Es posible.

libros", escribió Ossa en el libro ya citado.

De niño montaba en bicicleta o a caballo, iba al río o vagaba con sus amigos de Buga para huir del colegio, la disciplina o la religión. Las razones nada tenían que ver con llevar la contraria, sino con el descubrimiento de los libros, que le parecieron más emocionantes para el ocioyelespíritu. Un díaleía historia, otro filosofía, otra poesía. Nunca le faltóningúncartón, porque para ser un buen librero solo hacía falta una cosa: haber leído. Esa fue su única cartapara entrar a trabajar a los dieciocho años en la Librería Nacional.

Pisó todos los escalones. Empezó cargando cajas, y ese puesto lo consiguió porque tuvo la astucia de presentarse ante el dueño, Jesús María Ordóñez Salazar, y contarle que su papá tuvo una librería. Otro día le demostró su conocimiento sobre la obra épica escrita en el siglo XIX por Elías Lönnrot. Esa vez Ordóñez lo ascendió a asesor de ventas. Y así,con el pasar de los años, se convirtió en el gerente general.

La Librería Nacional significó para Ossa una de sus más grandes pasiones. Dijo que nunca quiso ser librero en ninguna otra librería. En la época en la que trabajó en la bodega se deleitó abriendo cajas de libros que sintió como regalos. Libros, dijo en sus memorias, que fueron siempre una novedad. Eso lo ayudó a darse cuenta de todo lo que le faltaba por leer. "Pero como dicela canción ranchera, 'despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón'. Aprendí, me empeñé endominarmioficio. Empecé asentirme orgulloso de mis logros. De sabervenderyrecomendarun libro. Lo único cierto es que ya amaba los De descubrir en un catálogo una



A los 18 años Felipe Ossa entró a trabajar en la Librería Nacional, el lugar en el que ejerció su labor de librero. / Daniel Gómez-EE

obra importante. Paradójicamente, cuando más se afianzó mi amor por la librería, cuando supe a ciencia cierta que era un amor definitivo, estuvo a punto de desaparecer por la crisis financiera en los años ochenta". Contó Ossa que, junto al fundador de la Librería Nacional y su familia, lucharon a brazo partido

Nunca le faltó ningún cartón, porque para ser un buen librero solo hacía falta una cosa: haber leído. Esa fue su única carta para entrar a trabajar a los 18 años en por salvarla pues sentían el peso de semejante herencia en sus manos.

Atender a las personas que buscaban o preguntaban por libros en específico no solo fue parte de su profesión, sino de su personalidad. Siempre profundizó en los autores, en las ediciones, en los temas que le preguntaron. "Tenía una formación extraordinaria", dijo Consuelo Gaitán, la directora y fundadora de la librería Ficciones.

Cuando cumplió 80 años, Gaitán quiso hacerle un homenaje. Él solo le pidió hablar sobre las lecturas que más les interesaron a los dos. Le huyó a la fastuosidad, a la figuración. "La inteligencia está asociada con el humor. Felipe era un hombre realmente culto e inteligente, y tenía esa sencillez que hacía que los demás nos pudiéramos nutrir atención la memoria tangrande que

de tanto conocimiento y saber". Gaitán dijo que la gran enseñanza que Felipe Ossa dejó fue que siempre había un libro para cada lector, y que no todos eran para todos los lectores, que había que tener la delicadeza de descubrir en el fenómeno bibliográfico lo que esperaba cada

Con el tiempo se le empezó a conocer como el librero mayor. Jorge Franco lo describió como un gran conversador con el que compartió en distintos eventos de lanzamiento. "Fue un hombre con el que uno se podía entretener sobre cualquier tema, oyéndole la infinidad de anécdotas que tenía, la mayoría alrededor de los libros, de su experiencia como librero o con editores y autores. Me llamaba la

### En Italia recuperaron 2.400 monedas antiguas

En una operación policial extendida durante varios años, la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural de los Carabineros de Italia logró recuperar un conjunto de artefactos de época romana. Se destacan entre ellos un sarcófago de mármol del siglo III d.C., oculto durante años en una granja cerca de Cuneo, junto con aproximadamente

2.400 monedas antiguas. Entre estas se encontraba un sólido de oro del emperador romano Honorio, fechado entre los siglos IV y V d.C. Además del sarcófago y las monedas, se confiscaron ungüentos de vidrio, objetos decorativos de bronce y elementos arquitectónicos de mármol del mar Egeo, todos atribuidos a la época

imperial romana. Estos artefactos fueron recuperados gracias a una investigación que comenzó con el registro de una vivienda en 2020 y la posterior identificación de una red de buscadores de antigüedades equipados con detectores de metales. Los artefactos fueron depositados en el museo arqueológico Palazzo Traversa.

Se destacan entre ellos un sarcófago de mármol del siglo III d.C., oculto durante años en una granja cerca de Cuneo.



tenía, se acordaba de miles de detalles y sabía contar sus historias con mucha gracia. Era un tipo también agudo en sus comentarios que tenía un gran sentido del humor".

Fue un gran estudioso del cómic, un género al que dedicó mucho tiempo de comprensión y difusión. Coleccionó lo que apareció en los diarios, en las revistas especializadas. Publicó cuatro libros: El mundo de la historieta, La historieta y su historia, Los héroes de papel y cómic, y La aventura infinita. La librería Nacional impulsó su pasión porque, para él, ese lugar era el paraíso de los cómics. Allí se importaron historietas de Estados Unidos, México, Argentina y España.

Para ser un buen librero había que amar los libros, dijo Ossa. Comparó su profesión con la de un farmaceuta que recetaba la medicina para el alma, o con la de un sacerdote, pues "todo se trataba de verdadera curiosidad y vocación por enseñar".

Decía que el recuerdo era el alimento de la vida interior y que los libros no eran simplemente objetos, sino testigos de su existencia. Creía que esos objetos sobrevivirían a su muerte y que cada nota al pie de página, cada frase subrayada, cada exclamación de un pensamiento que le había cautivado, servirían como recuerdos.

En su libro de memorias, Ossa recordó que su padre había traducido un poema de Margaret Belle Houston, que resonaba profundamente con su idea de la felicidad: "De las muchas cosas que la vida ofrece, por tres solamente mi anhelo se acrece: El pan del yantar, lecturas sin tasa y tener mi casa a la orilla del mar." ¿Para qué más?, se preguntaba.

### Otro desaguisado futbolístico

FÚTBOL PARADÓJICO JUAN CARLOS RODAS MONTOYA

"Seguiré trabajando para que cada vez seamos más mujeres dentro del fútbol. Amo ser mujer, amo ser futbolista". Rebeca Bernal. Capitana del Monterrey

Fecha: 11 de octubre de 2023. Hora: 3 p.m. Evento: Copa Libertadores de América Femenina. Lugar: Cancha de Techo, en Bogotá. Equipos: Nacional-Palmeiras. Asistencia: 6.000 espectadores. Resultado: ganó Palmeiras 4-3 a Nacional. Desaguisado: No hubo transmisión de ningún canal de televisión. Coincidencia: Última fecha de la jornada de la B del fútbol colombiano. Desaguisado: Se transmitieron todos los partidos de la fecha. La suma de asistentes no llegaba ni a 4 mil entre todos los partidos. Pregunta: ¿Quién decide semejante desaguisado? Posible respuesta: es más importante el fútbol de la B que el fútbol femenino, aunque sea una Copa Libertadores. Desaguisado: Este partido de la Copa Libertadores Femenino lo transmitió un canal que se llama Pluto TV. Canal argentino y fue narrado por una mujer. En radio hizo presencia Antena 2 de la ciudad de Cali. Goles de Nacional: Sara Córdoba, Marcela Restrepo y Josselyn Espinales. Palmeiras: doblete de Beatriz Zaneratto, Lorena Benítez y Flavia Mota. Desaguisado: Seguimos teniendo múltiples diferencias entre el fútbol masculino y el femenino y estas decisiones dejan entrever que, a pesar de todos los esfuerzos, esta situación no permite avizorar mejorías sustanciales. Existe una hegemonía machista en la cultura, en la política, en el deporte, en la religión, en la cultura, en el arte y en la historia de la humanidad se tienen datos concretos y dolorosos. El fútbol no ha sido la excepción por cuanto se mira de reojo este fútbol tan competitivo como el de los hombres. Hay desigualdad en la programación de los torneos, en los pagos y premios, en las condiciones de infraestructura entre equipos. Hay inequidad en el trato de los medios de comunicación, de las redes sociales y de quienes tienen en sus manos la administración y gerencia del fútbol femenino. Hay brechas inmensas en lo que respecta a patrocinadores, publicidad, televisión y todo lo que tenga que ver con ingresos complementarios para el fútbol femenino, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para tratar de transformar esta mirada sospechosa y tener una mirada más plástica, más estética y con mayor rigor porque, se ha demostrado, ellas juegan al fútbol de manera más estética porque no "hacen tanto teatro" como lo aprendimos los jugadores de fútbol masculino. Desaguisado: Se ha considerado que el cuerpo de la mujer no está diseñado para hacer chalacas, tijeras y otros malabares. Es preciso parar cada uno de estos desaguisados porque hay imágenes que muestran a las mujeres cuando paran el balón de pecho, cuando hacen chalacas, bicicletas y dejan entrevercuerpos armoniosos que hacen jugadas impensables, gafiadas hermosas y una que otra maroma y, mejor, con unos golazos como los que se convirtieron en esta fecha de Copa Libertadores Femenina entre Nacional y Palmeiras. Algunas de ellas juegan mejor que muchos de los que se llaman jugadores de fútbol masculino. Hagan memoria. El acto bochornoso vivido en la final de la Copa América es el superdesaguisado por el comportamiento de nuestros congéneres y el del señor Jesurún. ¡Desaguisados mayúsculos!







PRESENTACIÓN DE NUESTRO PRIMER CAPÍTULO

"ORÍGENES DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN EN COLOMBIA"

CONVERSATORIO Y RUEDA DE PRENSA

PANELISTAS: DAGO GARCÍA, MAURICIO NAVAS, JUDY HENRÍQUEZ, DIANA ÁNGEL

23 JULIO 6:45 PM PRE-ESTRENO BIBLIOTECA PÚBLICA VIRGILO BARCO

TRANSMISIÓN EN VIVO EN LAS REDES DE:



El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Élber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohörquez Aya.

El Espectador. Editado por Comunican S.A. D. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com

# Opinión



Directores: Fidel Cano Gutlérrez: 1887 - 1919. Luís Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911. Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296.

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | 3208388568.

## El retiro de Biden y el momento de Harris

L ESPERADO RETIRO DE LA CANDIdatura a la reelección del presidente Joe Biden en Estados Unidos abre la puerta a la reconfiguración del escenario político. La posibilidad de que su reemplazo sea la vicepresidenta Kamala Harris parece ser la mejor opción para enfrentar a un fortalecido Donald Trump.

El actual ocupante de la Casa Blanca ha llevado a cabo una buena presidencia en términos generales: se redujo la inflación, disminuyó el desempleo, recuperó la decencia para la imagen presidencial de su país, brindó un apoyo decidido a Ucrania frente a la agresión rusa y fortaleció los vínculos con Europa y la OTAN. Ha fallado en su apoyo al gobierno de Benjamin Netanyahu frente a la masacre en Gaza e intentado una tregua que no se ha logrado concretar. A pesar de este balance, su condición física y los problemas con su memoria se convirtieron en el punto más débil de su aspiración a la reelección. Tras un debate con su adversario, en el que salió apabullado, el reciente atentado a Trump y otros hechos adicionales, su candidatura era ya insostenible.

La vicepresidenta Kamala Harris comienza su opción presidencial con pie derecho. Ha recibido el apoyo de los gobernadores de California (Gavin Newsom), Illinois (J. B. Pritzker), Kentucky (Andy Beshear), Michigan (Gretchen Whitmer) y el presidente de la Asociación de Gobernadores Demócratas, Tim Walz, de Minnesota. Algunos de ellos, posibles contendores de Harris, le despejan el camino para ser escogida en la Convención de agosto y, de paso, sus nombres serán considerados como posibles candidatos para la Vicepresidencia. Este no es un hecho menor. Los demócratas deben demostrar que se mantienen la unidad y la cohesión partidista. Adicionalmente, la actual vicepresidenta logró, tan solo en la tarde del domingo y tras conocerse el retiro de Biden, cerca de US\$50 millones en donaciones de militantes.

Las encuestas mostrarán cuál ha sido el impacto real del retiro de Biden, así como la opción para Kamala Harris. Con 59 años, es la primera mujer negra con origen sudasiático en llegar a la Vicepresidencia y le correspondería

Kamala Harris puede darle la pelea a Donald Trump, pero su candidatura tiene dificultades por delante sin un Partido Demócrata unido".

la tarea de llevar a su partido a la victoria con un relevo inédito dentro de una campaña que ya se encuentra en un momento avanzado. Fue una exitosa fiscal general de California, representante a la Cámara y tuvo un paso sin mayor visibilidad por la Vicepresidencia. En el mayor reto que le fue encomendado, el manejo del complejo tema de la inmigración irregular, no hay mucho que mostrar. Los migrantes son un tema central de la campaña republicana y la actual administración no tiene mayores logros. Este va a ser un talón de Aquiles para su aspiración.

Como hechos positivos, y ante la apretada mayoría demócrata en el Senado, Harris ha tenido que desempatar 32 votaciones en una sola legislatura. De otro lado, luego de que la Corte Suprema más conservadora de los últimos tiempos decidiera revertir la doctrina Roe vs. Wade, que garantizaba la protección del acceso al aborto, ella se ha constituido en la figura más representativa a favor de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Estados Unidos.

De convertirse en la candidata oficial demócrata, Kamala Harris tendría la oportunidad de brillar con luz propia y evitar que una amenaza para la democracia, como lo es Donald Trump, pueda llegar a la Presidencia del país más importante del mundo.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

### Petro: "Hablemos"

#### **CRISTINA DE** LA TORRE



NI SEÑALAMIENTOS A LA OLIGARquía esclavista, ni llamados al empoderamiento del constituyente primario, que algunos temían. En sorpresivo retorno a la idea del acuerdo nacional, le preguntó Petro al Congreso: ¿por qué no nos sentamos a hablar de un pacto político para cambiar normas que nos permitan reactivar la economía, hacer una reforma agraria seria e implementar la paz? ¿Por qué no logramos que este Congreso con este Gobierno pasen a la historia (cumpliendo) el Acuerdo de Paz? Y, como si se alinearan los astros, una docena de personalidades clamaba en El Espectador del mismo 20 de julio, desde pensares y sentires diversos, por el esquivo acuerdo nacional. Invitaba Fidel Cano, el director, a salir de la radicalización y disponernos a trabajar por un mejor país en el que quepamos todos. Colombia, afirmaba, no se puede dar el lujo de que su futuro se filtre por entre nuestras diferencias.

Sobre tres ejes de su discurso gira la propuesta del presidente: reforma agraria, transformación del territorio y eliminación de la guerra de las economías ilícitas. (El una de inversión forzosa del sistema banca- Cristina del atorre.com.co

conflicto de hoy sería tercera fase de otras que pasaron a la historia: la violencia liberal-conservadora y la guerra contrainsurgente). Para conjurarla, la reforma agraria aprobada en el Acuerdo de La Habana, ley que prescribe la entrega de tres millones de hectáreas a los campesinos y la titulación de otros siete millones. Caramba, pasa un siglo y no sólo se impide a bala la redistribución de la tierra sino que ésta se concentra sin pausa, en un proceso veloz e infame que ha cobrado en las últimas décadas cientos de miles de vidas inocentes. Acaso menos radical que López Pumarejo y Carlos Lleras, agita ahora Petro la reforma agraria, pese a que no cuenta sino con el recurso de comprarla, pero se congratula de que en apenas un año de su gobierno creciera 9 % la economía campesina.

Por otros logros sacó pecho también en un discurso depurado, afirmativo. Dijo que en Colombia, el país más desigual del mundo según la OCDE, su Gobierno redujo 10 % el número de pobres en un año. Y atribuyó el fenómeno al ajuste del salario mínimo y al control de la inflación en alimentos. Entonces insistió en un acuerdo pensado para vencer la pobreza y la exclusión, presupuestos de la paz y de la integración de los territorios excluidos. Entre las medidas que propondría a la discusión en mesas partidistas de concertación figura

rio en proyectos a dos manos con el Estado en agricultura, vivienda, industria, turismo y economía popular. Alianza público-privada para proyectar estrategias de desarrollo, ya paladeada con el Grupo Aval en La Guajira.

Mas, si de agenda para un pacto nacional se trata, ahí están también las líneas del Plan Nacional de Desarrollo -resultado de amplio consenso, escribe su autor, el excelso exdirector de Planeación, Jorge Iván González-. Brújula que ya es ley, apunta al ordenamiento del territorio alrededor del agua. Al derecho humano a la alimentación, que concretan los acuerdos de 2016: es la modernización del campo que, con su catastro multipropósito, ofrece los mecanismos del plan de choque para implementar la paz. A la transición energética, a la reindustrialización, a la convergencia regional y al mejoramiento de la calidad de vida con más recursos para salud, educación, servicios y asistencia social.

No le faltan al presidente, pues, insumos para una propuesta inicial de diálogo. Y da confianza, como respeto inspira su dignidad al pedir perdón y declararse responsable político por la podredumbre de Olmedo López en la Ungrd. Es el mismo mandatario que, a la primera sospecha sobre su propio hijo, lo endosó a la justicia. Que se oiga la recíproca: sí, hablemos.

#### Cándida



### Soluciones posibles



ERNESTO ROJAS MORALES ES UN INGEniero, más destacado en distintos cargos del Estado y, además, senador suplente de Luis Carlos Galán y quien manejó en el gobierno de Barco uno de sus programas bandera, como fue la lucha contra la pobreza. Quienes lo conocemos de tiempo atrás podemos dar fe de que es un buen analista de los problemas del país y por eso no nos extraña que haya publicado por estos días un ensayo sobre El país posible: un pensamiento diferente sobre la socioeconomía y la política.

En este libro se ocupa de analizar los problemas que afrontamos y en donde plantea soluciones que bien merecen ser analizadas por quienes pretenden dirigir sus destinos. Desarrolla algunos como estos, a los que ve posibles abordarlos: es posible asignar una renta básica a todas las personas inactivas (por edad o enfermedad) y garantizar un trabajo de salario mínimo a los desempleados; es posible disminuir notoriamente los gastos del hogar, al proporcionar viviendas vecinas al lugar de trabajo, bajo la modalidad de arrendamiento social con servicios domiciliares incluidos; es posible eliminar la violencia, al disminuir la desigualdad social,

y dar prioridad a la prevención del delito sobre su represión; es posible incrementar las competencias personales mediante la educación digital ofrecida a la población de cualquier edad en cualquier tiempo y en cualquier lugar; es posible preservar la calidad de vida de todos, mediante la universalización de la seguridad social en salud y pensiones; es posible sanear la política y la administración pública mediante un sistema electoral independiente de las demás ramas del poder; es posible adoptar un nuevo modelo económico donde se dé prioridad a las metas del bienestar social sobre las del crecimiento económico.

Los anteriores temas permiten iniciar un debate antes de un fast track.

### Un simple error

**AURA LUCÍA** MERA



PARECE CIENCIA FICCIÓN, PERO no. Un simple error y quedamos "congelados", como en el juego infantil: sólo podíamos acercarnos a la meta y caminar hasta que nos gritaran "freeze", "quietos", "inmóviles", "estatuas", "zombies".

Un error de Microsoft, lo último en tecnología, lo máximo, el último grito en progreso de la humanidad, y todas las pantallas quedaron en blanco o azul; muerte. Dejamos de existir. Aviones, transacciones, negocios, trenes, viajes, cirugías, todo flotando en un espacio cibernético, en una nube virtual esfumada, que esfumó todo.

Patético. Casi obsceno. Después de miles de años de descubrimientos y avances que nos convencieron de ser los reyes absolutos de este planeta, hemos quedado a merced de un error virtual que anula en un segundo el ritmo de todos los países, con consecuencias todavía no reveladas, porque aún no salimos del estupor. Clic y desaparecerás. Clic y no viajarás. Clic y no puedes sacar dinero de ningún banco. Clic y los millones de seres que están en el aire quedarán al garete. Clic y la nada en un clic. Clic y los trenes no pueden rodar.

Estamos todos los habitantes bajo el imperio y la dictadura del clic. La pantalla es el dios que nos permite vivir. Sin clic no existimos. Punto.

No quedarán recuerdos, porque nadie escribe cartas. No quedarán registros fotográficos de nuestras vidas, porque todas están en la pantalla. No podremos llamar a nadie, porque todos los teléfonos son digitales y no memorizamos ningún número. No podemos pagar las deudas porque las transacciones son en pantallas. Los políticos no podrán chuzar a nadie, porque todo es digital. No podremos leer ningún periódico, porque sucumbieron a las pantallas.

Ya no necesitamos distopías al estilo de Margaret Atwood, porque las estamos viviendo. Y deseamos de pronto regresar a la máquina de escribir portátil, al bolígrafo, al papel, al periódico impreso, a imprimir fotos, a escribir cartas, a bajarle el ritmo al consumo desenfrenado de compras virtuales, a dejar de viajar en aviones virtuales dirigidos por pantallas mientras los pilotos duermen.

Somos zombies, ya próximos a la desaparición total, porque este planeta se mamó de nosotros, de los abusos. Los mares se están encrespando, las olas de calor sobrepasan lo que aguantamos, las inundaciones se tragan pueblos enteros, incendios forestales arrasan hasta con el nido de la perra. Ya ningún joven quiere tener hijos porque, ¿para qué?

La inteligencia artificial es una aberración más. La no cultura prima. Ningún adolescente sabe quién fue Picasso, mucho menos Moisés, Popea o Nerón. Se perdió la historia y se destruyó el futuro real, el del contacto físico, el de la ternura, el de leerle un cuento al nieto recostado en la cama. Ellos están clavados en la pantallita. Los almuerzos y las comidas familiares son en silencio absoluto.

Ojalá este "error" sirva para recapacitar y reconocer que somos esclavos de la civilización virtual. Qué asco. Qué terror. Cada día somos menos humanos: somos los robots de los robots.

Liberté, égalité, fraternité... ¿Dónde están?

## La Ché ¿PORQUE NO HACE NADA? RESPIRAAA Y DIME LO QUE SIENTES JOSTEPHIENTO'S SECUESTROS

### El apretón de Milei



ALGUNOS DE LOS RESULTADOS DEL ajuste económico argentino están siendo celebrados con premura como la más reciente panacea del neoliberalismo latinoamericano, incluso con la ilusión de su extensión hacia otros países de la región.

No son claras las razones. La inflación pasó de 289 % (anual) en abril a 272 % en junio. Hay, eso sí, buenas señales en las variaciones mensuales más recientes: gracias a ellas, las expectativas de mercado anticipan 138 % al finalizar 2024 y 48 % en 2025. Reducción eventualmente importante, aunque las cifras son inimaginables en Colombia -con una inflación, digamos para este caso, de "apenas" 7,2 %-.

Los elementos centrales del freno antiinflacionario son las fuertes reducciones del gasto público y del déficit fiscal, consistentes con el proyecto de desmonte estatal del presidente Milei -vale aquí sí el rótulo de "neoliberal" -. El Gobierno recortó el gasto en una cuarta parte en términos reales, generando por primera vez en casi dos décadas un superávit fiscal acumulado por varios meses consecutivos. Pasan por el recorte: inversiones públicas, transferencias a las provincias, subsidios costos sociales".

y salarios.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las calificadoras de riesgo respaldan el plan, la prima de riesgo soberano de la deuda argentina ha caído de 2.000 puntos básicos al comenzar este año a cerca de 1.600 puntos. Así, Argentina hoy tiene que pagar una menor tasa adicional sobre la tasa de interés de los bonos del tesoro de los Estados Unidos. Vale la pena mencionar que tienen controles cambiarios que han propiciado una acentuada reevaluación de la tasa de cambio real, que podría estar desalineada con la cuenta corriente. El riesgo de una devaluación acelerada desbarataría el plan de ajuste.

Los abrazos del FMI y las calificadoras, en general, hay que recibirlos con cuidado. Para las últimas, en particular, la prioridad está en evaluar el riesgo crediticio para los acreedores, no el bienestar social de la población. Junto con el apretón, los salarios reales argentinos han caído fuertemente, consecuencia de tasas de crecimiento negativas de la economía acompañadas del deterioro del empleo en construcción por la disminución de las inver-

Combinación de la herencia Fernández y el ajuste de Milei son la desigualdad y la pobreza crecientes. Altos

siones públicas. En algunos casos los sindicatos han tenido que permitir que los salarios nominales aumenten menos que la inflación para evitar un resultado peor: más despidos. Combinación de la herencia Fernández y el ajuste Milei son la desigualdad y la pobreza crecientes. Altos costos sociales.

La Ché

Mientras tanto, la oposición parece estar esperando el momento de capitalizar un mayor descontento social. Un asomo sería la transformación de "Hacemos por nuestro país" de coalición electoral a partido político de oposición (incluye, entre otros, al peronismo no kirchnerista y al partido socialista). La popularidad del Gobierno, sin embargo, es estable por ahora; están logrando la aprobación de sus reformas - mermadas sí frente a las propuestas iniciales- para impulsar la privatización de empresas estatales, la reducción de impuestos a las ganancias empresariales y más incentivos para el sector minero-energético.

Si el ajuste macroeconómico es lo suficientemente rápido para ser relajado pronto, impedirán que las fragilidades se vuelvan fracturas. Si subestiman el impacto social, el fantasma de 2001 podría reaparecer, pasando de una mala situación a una peor. Equilibrio delicado el que enfrenta la República Argentina.

\*Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.

### EE 18 / El arte de viajar



ERA UN VIERNES POR LA TARDE EN Dubái. El sol se deslizaba lentamente detrás de los rascacielos, bañando la ciudad en un resplandor dorado. Las calles empezaban a llenarse de vida después de la oración del viernes, cuando los hombres salían de las mezquitas. Había llegado a Dubái con el objetivo de ir más allá de los típicos sitios turísticos. Quería sumergirme en la cultura, vivirla desde adentro. Ese día, Ahmed, un amigo que había hecho en Roma, me invitó a su casa para compartir una comida tradicional con su familia y amigos.

Al llegar, me encontré con un ambiente acogedor. Nos sentamos en el suelo, rodeados de almohadones, mientras los aromas de las especias llenaban el aire. La mesa baja estaba repleta de platos: hummus, kebabs,

**DE LABIOS** 

PARA AFUERA

falafel y un gigantesco plato de biryani, todos preparados con amor por su madre y hermanas. La conversación fluía de manera natural, entre una mezcla de árabe e inglés. Hablamos de todo un poco: fútbol, política, nuestras vidas y sueños. Fue en ese momento, compartiendo comida y risas, que experimenté una vez más a de lo importante que es viajar para el crecimiento personal. Alain de Botton, en su libro El arte de viajar, sugiere que viajar no es solo ver lugares nuevos, sino aprender a ver con nuevos ojos, apreciando la belleza en lo cotidiano y lo desconocido.

Viajar te saca de tu zona de confort y te enfrenta a lo desconocido. Pero más allá de eso, te permite ver el mundo desde otra perspectiva. Sentado allí, entre risas y platos deliciosos, experimenté que la inmersión cultural no solo se trata de conocer nuevas tradiciones, sino de conectar con la gente, de entender sus historias y, a través de ellas, entender mejor la tuya. Ahmed y sus amigos me contaron sobre su día a día en Dubái, sus desafíos y alegrías. Me sentí honrado de ser parte de esa pequeña comunidad, aunque fuera por

Chócolo

unas horas. La hospitalidad y la calidez con la que me recibieron me hicieron sentir como en casa, y me recordaron que, a pesar de las diferencias culturales, todos compartimos el mismo deseo de conexión y entendimiento.

En un mundo cada vez más globalizado, la tendencia de los viajes de experiencia y la inmersión cultural se ha vuelto crucial. Ya no se trata solo de visitar monumentos, sino de vivir el lugar, de integrarse y aprender. Esa tarde, en Dubái, sentí que cada viaje es una oportunidad para redescubrirnos, para aprender y para ser más empáticos. Viajar nos abre la mente y el corazón, nos permite ver la belleza en la diversidad y nos recuerda la importancia de las conexiones humanas. Cuando finalmente me despedí de Ahmed y su familia, me llevé más que recuerdos; me llevé una nueva perspectiva y una profunda gratitud por la experiencia vivida. Viajar, en su esencia más pura, es un acto de amor y aprendizaje. Y cada experiencia, cada persona que conocemos en el camino, nos ayuda a crecer y a entender mejor el mundo y a nosotros mismos.

Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia. Línea de servicio al cliente: 601-4232300 Opc. 2. Redacción: 601-4232300. Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1. Publicidad: 601-4232300. www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

#### Cartas de los lectores

### Explicaciones del ministro

Si no hubiera escuchado la dura entrevista al ahora ministro de Educación Rojas, en la que le leyeron buena parte del editorial del 12 de julio, titulado "Ministro de Educación para la conspiración", estuviera completamente de acuerdo con su análisis y argumentación, pero las respuestas que le escuché me llevan a preguntar si en su escrito faltó explicar en qué circunstancias se dieron los mensajes objetados por el editorialista y por no pocos políticos de los partidos de oposición. Julio Ricardo Jiménez Fonseca

Me parece muy acertada la opinión

#### Lo que le falta a la POLO. paz POLO

expuesta en el editorial del 16 de julio, titulado "El atajo no fortalece la implementación de la paz", puesto que en verdad si se quieren ver resultados de una paz total, a mediano y largo plazo, lo que falta es voluntad política, complementada con la llegada en bloque y masiva a todas las regiones más olvidadas de Colombia. Falta llegar con hospitales, buenas vías, colegios, seguridad, tecnología, capacitación y buenos créditos, acompañados de los entes de control, para que efectivamente se invierta en lo que se proyectó. Solo así podremos salir de tan semejante encrucijada en que estamos sumergidos los colombianos. Filiberto Jorge Torres González

## Rapallo, ciudad azul

Le servirá de consuelo

es como usted cree que se

elabora un duelo? Bastante

Carolina Sanín, escritora colombiana. En el contexto

suicidio, la escritora escribió que no "hay culpables".

Una persona, familiar de Guitérrez, le dijo no estar

de la muerte de Catalina Gutiérrez, residente de

cirugía en la Universidad Javeriana víctima de

de acuerdo, y así fue la respuesta de Sanín.

bárbara y bruta, usted".

condenar a terceros? ¿Así





EN LAS COORDENADAS 44° LATITUD Norte y 9º longitud Este -región de Liguriase cruzan el cielo, el mar y bocanadas de oxígeno para el alma. Ahí vive Rapallo, una piccola città del norte de Italia a orillas del Tigullio, uno de los mares más bellos del Mediterráneo.

Rapallo está custodiado por un castillo muy antiguo. Dicen que la pequeña fortaleza fue construida para defenderse de los bizantinos, pero siento que en realidad la hicieron para albergar historias de pescadores, de barcas de madera, de árboles y buganvilles, y ser testigo de lo que hablan las criaturas del fondo del mar. Rapallenses y viajeros aman este lugar lleno de magia, se beben sorbo a sorbo el verano y celebran a principios de julio las fiestas de la Virgen de Montallegro. Niños de cero a cien años recorren desde muy temprano -y hasta que la luna lo decida- el Lungomare (Paseo del Mar) Vittorio Venetto. La gente es profundamente cálida, generosa con el vino y con los gestos, con los abrazos y las emociones bonitas. La ciudad respira felicidad en las abuelas que juegan cartas a la orilla del mar y en los jóvenes que cantan baladas de los 70; en los niños que rien y corren libres y a su antojo, porque en ese tesoro sobre el Tigullio, no hay nada que temer.

Cada puesto de frutas es una sonrisa y cada aperitivo un ritual; se brinda por la familia, por el placer de encontrarse y por el derecho a la felicidad. Rapallo parece una ciudad dedicada a compartir a manos abiertas, un sencillo y descomplicado goce de vivir.

El mar (según la hora y los vientos, verde esmeralda, azul aguamarina o azul intenso) irradia luz y reconciliación con uno mismo y con el mundo, y el aire huele a esencia de gratitud ilimitada.

El centro histórico es uno de esos lugares de los que uno no quisiera irse jamás: calles angostas que llevan cientos de años siendo testigos de quién sabe cuántos romances y euforias... Cada rincón parece capaz de abrazarnos y uno se pierde (es decir, se encuentra) en cada uno de los cafecitos, en los mercados ambulantes y en las tiendas de verano; en las esquinas que invitan a descubrir los sabores de la campiña italiana, y a enamorarse de las ventanas y las fachadas de esta picolla città. Suenan las campanas de las iglesias, suenan los calamares frescos y el karoeke en las pizzerías. Suena el mar azul -intensamente azul-y suenan los pescadores con su piel curtida por un sol que amanece todos los días entre sus redes.

Rapallo es una de las formas más lindas de comprender que el mundo puede salvarse

hasta de sí mismo, y que la belleza no tiene nada que ver con el lujo sino con la espontaneidad.

(Hocolo@

Algo más que quiero compartir en el Pazaporte de hoy: 400 kilómetros al sur de Rapallo, en el aeropuerto de Fiumicino Leonardo Da Vinci, está la escultura "Máster of mistakes", de Daniele Sigalot. Es una enorme esfera blanca que simboliza la importancia de los errores, y la curva de aprendizaje que vamos construyendo cada vez que nos equivocamos. Está hecha de cientos, miles de figuras de aluminio que representan hojas de papel arrugadas, de esas que tiramos a la basura con enojo o frustración; las del mapa borroso y la ecuación equivocada, las de los dibujos que no pasan el casting de nuestra exigencia. Con esta escultura, Sigalot nos platea una reflexión: equivocarse no significa haber fracasado; debemos ser mejores no a pesar de los errores, sino a partir de

A 8.600 kilómetros de Colombia, justo cuando estaba terminando esta columna, me entero del atentado contra Gabriel Ángel, firmante de paz, columnista y director del Centro de Pensamiento y Diálogo Político. El artefacto que arrojaron bajo su camioneta no explotó y él está ileso. Pero, ¡por Dios! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuántos muertos más va a durar la estúpida manía de declararle la guerra a la paz?

Gloria.arias2404@gmail.com

#### Preguntas necesarias

Frente al editorial del 17 de julio del 2024, titulado "Nefastos los 'vivos' en la final de la Copa América", les propongo que se hagan las preguntas simples:

¿Por qué no somos un país industrializado? Porque no tenemos industrias. ¿Por qué sufrimos de envidia? Porque las oportunidades son escasas. ¿Por qué tenemos corrupción? Porque no tenemos un sistema de justicia

que opere. ¿Por qué en Cesar toman whiskey sin etiqueta? Porque los departamentos de la periferia no tienen condiciones para desarrollar industria y el único negocio es el contrabando y la ilega-

lidad. ¿Por qué los sanandresanos no se han separado de Colombia a pesar del ofensivo olvido histórico del Gobierno? Porque son contemplativos.

¿Por qué la cultura traqueta? Porque fue la única que democratizó el acceso a la movilidad social y democratizó la riqueza.

Todo lo anterior para decirle que en bastantes frentes Colombia ha sido diseñada al revés. Jesús Tous



MARTES 23 DE JULIO DE 2024 / EL ESPECTADOR



El evento, organizado por Comfama, se llevó a cabo los días 12 y 13 de julio. /Cortesia Comfama

Crónica

## El bullerengue y el impredecible baile de los cuerpos en Apartadó

Los cuerpos en la región de Urabá danzan de una manera particular al ritmo del bullerengue, una música que proviene de los palenques de Bolívar y que esta subregión, ahora antioqueña, la ha acogido como suya. El Espectador estuvo en el primer Festival de Artes Vivas en Urabá.



ALBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

agonzalez@elespectador.com @albertosartre

Tenía los pies descalzos, palmaba el tambor como un pulpo, corría por el público y exigía bailar al que estuviera sentado. Su camisa pasó de blanco a transparente y las plantas de sus pies de marrón a negro. Luego se le vio cantando en el coro v siendo el centro del baile. Parecía incansable e impredecible.

Horas antes, estaba sentado a mi lado un hombre taciturno de

gorra beige con extensión hasta el cuello para protegerse del sol, aunque estuviésemos bajo sombra. Miraba por la ventanilla la profundidad de aquel azul que comenzaba a contrastar con la variedad de los verdes.

Poco antes del aterrizaje hizo comentarios sobre el campo que lo hacía parecer un experto. La región de Urabá exporta el 63 % del banano que sale del país, según cifras de Augura. Una tierra próspera que produce casi que cualquier alimento que se siembre y que baila casi que cualquier ritmo caribeño.

Apartadó viene siendo una suerte de capital de esta subregión antioqueña, por su población y porque cumple el requisito de no estar sobre el mar. Por momentos se siente una humedad como si lo estuviera, y a veces la brisa pareciera esconderse para no soplar. Ese día hacía 28 grados y poco sol. Una temperatura tranquila, aunque cada respiro se volvía una gota de sudor. Un taxista recomendó no usar los abanicos de mano porque, según su teoría, el movimiento repetitivo del brazo generaba más calor. La hipótesis del conductor servía para discutirla en una charla pseudointelectual, pero en la práctica fue un fracaso.

En la tarima donde después se armó el jolgorio, bailaban unos cuerpos en una suerte de contra-

dicción. Algo les decía el movimiento corporal, pero otra cosa era la que sus cuerpos hacían. Como una suerte de quiebre y flexibilidad. Otra vez parecían impredecibles e incansables. El profesor Norman Mejía, de la Universidad de Antioquia, lo llama "ondulación" y "fragmentación" y dice que es el aporte de la danza negra a la danza.

Urabá comparte con el Caribe el mismo mar y el sound sytem, o los llamados picós, que reproducen música a alto volumen. Se escucha y se baila desde champeta hasta el ritmo exótico chocoano. Por las calles de sus once municipios, también se podría topar con una parranda vallenata, escuchar el mismo reguetón que suena en Perro Negro, en Medellín, o, escuchar el bullerengue Perro negro.

De los tres festivales nacionales de bullerengue que tiene Colombia, Urabá conserva uno. Lo tiene Necoclí, aunque en otros municipios hay semilleros como en Arboletes, Turbo, San Juan de Urabá y el mismo Apartadó. Un ritmo que tomó prestado de Bolívar, cuando Urabá pertenecía a la provincia de Cartagena, y que con el tiempo le impuso un baile más alegre y quebrado, que los más eruditos en la materia rechazan. También a las nuevas propuestas.

En la tarima parrandera siguió una propuesta contemporánea que

nació en Apartadó. Mezclaron el ritmo tradicional del bullerengue con salsa, bossa nova, blues, jazz y otras músicas del mundo. Su vocalista, Vaneila Brin, recién debutó con la agrupación de Totó La Momposina, que cambió a otro formato tras su salida y defendió las propuestas modernas que le canta a la misma cotidianidad a la que le canta el ritmo clásico.

La auténtica parranda bulluerenguera estaba reservada para el final. Aquel hombre incansable logró convencer a varios espectadores y los subió a la tarima. Se confundieron con los integrantes del grupo. Había más pies descalzos, más sudor y una energía magnética que invitaba a ondular el cuerpo. "El bullerengue es para que la gente se divierta y bebaron", sentenció alguna vez el maestro Jesús Pacheco.

El movimiento máximo que pude hacer fue el de mi brazo. Me senté en una tienda, ubicada a una cuadra, al terminar el evento, mientras apaciguaba la llovizna que había comenzado a caer. El calor se resistía a desaparecer y parecía acrecentarse, aligual que el sonido de aquella tambora que seguía escuchando con mayor intensidad. Ellos también se quedaron en una esquina y la gente seguía bailando alrededor de la percusión. Eran incansables e impredecibles.



LOS INVITA A SEGUIR

#### COP16 de biodiversidad: la apuesta por un periodismo riguroso



Esta COP16 nos permitirá entender por qué la biodiversidad es vital para nuestras vidas. Por eso, desde mayo y hasta noviembre, El Espectador y Bibo mantienen activa su campaña RUTA A LA COP16, para brindar al mayor número de colombianos la mejor información sobre uno de los eventos más importantes que se celebrarán este año en el país. Será del 21 de octubre al 1 de noviembre, en Cali, Valle del Cauca,

Les invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas. Tanto en nuestra versión impresa como en nuestra versión digital y en nuestras redes sociales pueden encontrar información de calidad.























#### **Deportivas**

#### Sigue la Liga BetPlay

Hoy termina la segunda fecha de la Liga BetPlay. Patriotas, último en la tabla del promedio, recibe a Fortaleza en Tunja (4:00 p.m.); Jaguares, también con riesgo de descender, visita a Equidad (6:10 p.m.), y Tolima y Pasto cierran en Ibagué (8:20 p.m.).

#### James estudia ofertas

Tras ser elegido como mejor jugador de la Copa América 2024 y rescindir su contrato con el São Paulo de Brasil, James Rodríguez, capitán y referente de la selección de Colombia, estudia ofertas para continuar con su carrera en el fútbol europeo.

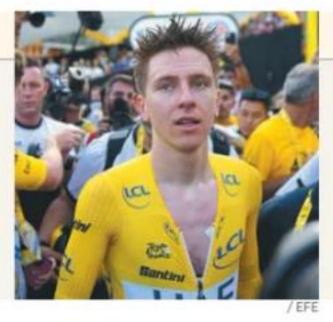

#### Pogacar se baja de París

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, que el domingo conquistó su tercer título del Tour de Francia, no competirá en las pruebas de ruta de los Juegos Olímpicos de París. El Comité Olímpico Esloveno comunicó que su estrella no participará debido a un estado de cansancio extremo.

#### Medallas en patinaje

Con 13 medallas (nueve oros, tres platas y un bronce), en la modalidad de artístico, en el Coliseo Mayor de Ibaqué, Colombia cerró su participación en los Campeonatos Panamericanos de patinaje sobre ruedas, en los que ratificó que es la primera potencia continental.

# Deportes

Fútbol por la paz

## Cuando la pelota les ganó a las fronteras invisibles de Medellín

En los años 90 la capital antioqueña atravesó uno de los momentos más complicados de su historia por culpa de la violencia y la intolerancia.



DANIEL BELLO

dbello@elespectador.com 

Uno de los episodios más tristes en la historia del fútbol colombiano ha sido el asesinato de Andrés Escobar, en 1994. Su partida, producto de una sociedad intolerante y gatillo fácil, generó un dolor particular, ya que el defensor era considerado como un exponente del juego limpio. Era uno de los fijos en la selección y un ídolo en Medellín.

Ese año en la capital antioqueña fueron asesinadas 378 personas, la mayoría jóvenes. Los tentáculos de las pandillas, el narcotráfico, el conflicto armado y la intolerancia sumergieron a la ciudad en una espiral sangrienta que hizo que fuera considerada como la más peligrosa del mundo.

Había fronteras invisibles, impuestas por los actores armados, que no permitían el libre tránsito por la ciudad. Quien se metía en el barrio equivocado corría el riesgo de perder la vida.

Por esos días John Jairo Vahos organizó un partido en la parte nororiental de Medellín, una zona delicada. "Hice un torneo para unir a las personas, y jugaron buenos y malos. Había una gran apuesta económica, pero más que eso era la hegemonía de todo el sector. Tuvimos bengalas y pólyora", recuerda Vahos, que-Las Granjas.

Para ese partido había un árbitro designado, pero al ver el ambiente hostil, este no se animó a pitar. Como no se podía posponer, a Vahos le tocó dirigir y al último minuto pitó un penalti que alteró los ánimos de los asistentes. "Me sacaron una metra, me pegaron con esa metra en el pecho, me tiraron de todo. Un amigo mío sacó un arma y me defendió. Hablé con los duros del barrio, me respetaron la vida. Yo me tuve que parar". Sin embargo, al cabo de unas horas se calmaron los ánimos, hubo fiesta pospartido.

En esa misma época, Jurgen Griesbeck, un estudiante alemán que había llegado a Medellín con el objetivo de hacer un doctorado en la Universidad de Antioquia, había quedado muy conmovido por la muerte de Andrés Escobar. Devolvió su beca y quiso estudiar a fondo el fenómeno de la violencia en la ciudad.

"Caminaba por un barrio de la zona nororiental y lo que vi de lejos eran dos grupos acercándose a una cancha de fútbol. Depositaban algo al entrar y se ponían a jugar. Me acerqué por curiosidad y vi que lo que habían dejado a un lado eran sus armas. Eraun partido común y corriente, donde la gente disfrutaba el rato", recuerda Griesbeck.

Al ver eso, el alemán fue con la Oficina de Paz y Convivencia de Medellín y les propuso una metodología para combatir las fronteras invisibles que afectaban a la originario del barrio Manri- ciudad. Así nació el proyecto Fút- perder la vida.



Participantes del programa Fútbol por la Paz en Medellín (1994). / Archivo Particular

bol por la Paz. Por sus contactos en los barrios y su relación con la pelota, Vahos era un personaje clave para liderar el proyecto.

El lanzamiento oficial fue en el barrio Antioquia, y Manrique fue uno de los puntos donde más creció Fútbol por la Paz. "La metodología tenía que servir a dos propósitos, bajar la mortalidad y subir la movilidad social. No era un proyecto deportivo, era social", subrayó Griesbeck.

Uno de los aspectos claves en la metodología era la presencia de las mujeres. Para jugar era obligatorio tenerlas en el equipo, por lo que para que eso funcionara los hombres tenían que crear un entorno seguro para ellas.

En los años 90 no era habitual que las niñas jugaran fútbol, y para garantizar su lugar en la competencia las reglas dictaban que ellas tenían que marcar el primer gol.

Como querían que los rivales resolvieran conflictos, plantearon el jugar sin árbitro. Había

En Medellín, en los 90, quien se metía en el barrio equivocado corría el riesgo de

un asesor que solo intervenía si se descontrolaba la situación. "¿Si dentro del terreno podemos solucionar un problema, por qué afuera no podemos empezar un pacto de no agresión? Ponían las reglas y tenían que honrar su palabra", resalta Vahos. "No se iban a ir cogiditos de la mano pa cine, pero eso era hablar de paz".

Al final de cada partido había un tercer tiempo, en el que los equipos se reunían para ver si se cumplía con el reglamento, y así se sumaban puntos. El fair play se evaluaba tanto como los goles. "Poner un balón entre unos niños y esperar a que tenga efecto no funciona solo", subrayó Griesbeck sobre la importancia de este espacio pospartido.

Vahos recuerda que los de Manrique y los de Castilla no se la llevaban, pero debido a esos festivales deportivos se establecieron lazos de amistad. "Fuimos más de 40 equipos compartiendo un sancocho o una frijolada. Luego nos devolvieron la visita. Eso es lo bonito que da el fútbol". Había unión. Todos los más de 10.000 involucrados jugaban con una sola camiseta. Al jugar, la única diferencia eran los petos.

Hoy en día Fútbol por la Paz sigue con vida en otros proyectos como Golombiao, el cual tiene presencia en varios departamentos del país. Cuenta con el Gaitán y Manuela Acosta.

apoyo de Colombia Joven y el respaldo de la Fundación Selección Colombia. Vahos sigue vinculado y ha trabajado con la Conmebol para capacitar a líderes de los demás países de la región en programas similares. "Es increíble un programa que sale de la zona nororiental de Medellín y se ha extendido a nivel internacional".

Cuando una delegación del Parlamento alemán viajó a Medellín conoció el proyecto y le llamó la atención para implementarlo en su país ante el ascenso de grupos de ultraderecha a finales de los 90. Vieron la experiencia y quisieron aplicarlo para combatir el populismo. Griesbeck regresó a su tierra para implementar la metodología.

Al ver el efecto del fútbol como transformador social y su experiencia con otras organizaciones, como World Street Football, Griesbeck creó Common Goal, una ONG que cuenta con el apoyo de varios futbolistas, quienes se comprometieron a donar el 1 % de todos sus ingresos para impulsar proyectos benéficos. A ese proyecto se han sumado jugadores de renombre, como Juan Mata y Mats Hummels. La mayoría de los contribuyentes son mujeres. En Colombia hay cinco jugadoras inscritas: Alexéi Rojas, Leicy Santos, Vanessa Córdoba, Natalia

### Finales en la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia

La serie por el título de la Liga
Profesional de Baloncesto, entre los
Titanes de Barranquilla y los Toros del
Valle, está empatada (1-1) tras los primeros
dos duelos que tuvieron lugar en el coliseo
Evangelista Mora, de Cali, durante el fin de
semana. La definición continúa esta noche
en la capital atlanticense.

La cita es a las 8:05 p.m. en el coliseo Elías Chegwin. Los barranquilleros, dirigidos por Tomás Díaz, vigentes campeones y máximos ganadores de este certamen, con ocho títulos, esperan aprovechar la localía para ponerse en ventaja sobre el quinteto vallecaucano, que se metió en esta instancia luego de vencer a Caribbean Storm en cinco partidos.

Los primeros dos duelos de esta gran
final no dejaron a un favorito. El sábado
Titanes se llevó el primer choque por un
apretado margen (94-90), mientras que
el domingo Toros equilibró la serie al
imponerse por 89-72. Mañana, a las 5:40
p.m., será el cuarto juego.

Titanes y Toros se enfrentan hoy en el coliseo Elías Chegwin de Barranquilla (8:05 p.m.).

## Deportes



En medio de estrictas medidas de seguridad, París ultima detalles para la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024./ AFP

El jueves comienzan las competencias

## París está en modo Olímpicos y con Colombia presente

Los equipos de boxeo y tiro con arco están instalados en la Villa y entrenando, mientras que la selección femenina de fútbol viajó a Lyon, en donde prepara su debut de este jueves.

En medio de extremas medidas de seguridad y las últimas tareas logísticas en los escenarios, París se prepara para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2024. Comenzaron allegar ala capitalfrancesa algunos de los integrantes de la delegación colombiana, integrada por 89 deportistas. Las selecciones de tiro con arco y boxeo se instalaron en la Villa Olímpica y comenzaron sus entrenamientos finales, mientras que la selección femenina de fútbol se trasladó a Lyon, en donde enfrentará a Francia este jueves, en la apertura de las justas para nuestro país.

Mientras las calles de París están militarizadas y en coliseos y estadios las medidas de seguridad son extremas, incluso para los atletas, en la Villa de los Deportistas, que reúne a atletas de 206 Comités Olímpicos Nacionales (CON) se presentaron varios actos de llamado a la paz.

Ataviados con bufandas con el mensaje 'Dale una oportunidad a la paz' y con banderas en sus manos en las que lucían las mismas palabras, muchos de los 10.500 deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos, y que además pertenecen a países que están actual-

mente en conflicto o en guerra entre sí, mostraron al mundo un mensaje de entendimiento.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), presente en uno de los actos, recordó la importancia que tienen los Juegos Olímpicos a la hora de promover la paz y el entendimiento entre los pueblos.

"Cuando nuestro fundador, Pierre de Coubertin, revivió los Juegos Olímpicos hace 130 años, aquí mismo, en París, los vio como una forma de fomentar la paz entre todas las naciones y pueblos del mundo. Fue un verdadero embajador de la paz. Hoy, ustedes, los atletas olímpicos, son los embajadores de la paz de nuestro tiempo", declaró.

"Ustedes nos mostrarán cómo sería nuestro mundo si todos viviéramos con el mismo espíritu olímpico de coexistencia pacífica. Com-

Gustavo Petro viajará a Francia para la inauguración de las justas y de la Casa Colombia, un espacio en el que nuestro país tendrá muestras culturales y gastronómicas.

petirán ferozmente unos contra otros. Al mismo tiempo, conviven pacíficamente bajo un mismo techo, aquí en la Villa Olímpica. Respetan las mismas reglas y, lo que es más importante, se respetan mutuamente. De este modo, están enviando un rotundo mensaje de paz desde París al mundo", añadió.

Al mismo tiempo, Bach invitó a los atletas a extender su llamado a la paz hacia todos sus seguidores, familiares y amigos que estén en sus casas para que las voces de todos "se conviertan en una sola" y que resuenen en todo el mundo. "Que este llamamiento inspire a todos los líderes políticos del mundo a actuar por la paz", finalizó.

La novedad de la delegación colombiana, integrada por cerca de 250 personas, fue la confirmación de que el presidente Gustavo Petro viajará a Francia para la inauguración de las justas y de la Casa Colombia, un espacio en la Plaza de las Naciones en el que nuestro país tendrá muestras culturales y gastronómicas durante los Juegos.

El objetivo del equipo nacional es alcanzar unas 10 medallas. Las principales opciones para conseguirlo están en las atletas Flor Denis Ruiz y Natalia Linares, los ciclistas Kevin Santiago Quintero y Martha Bayona, el pesista Yeison López, la bicicrosista Mariana Pajón, las boxeadoras Angie Valdés y Jenny Arias, el gimnasta Ángel Barajas y la luchadora Tatiana Rentería.

### No es magia

MUCHA BOLA ANTONIO CASALE



Si usted es de los que cree que porque Falcao llegó a Millonarios el equipo les va a pasar por encima a todos los rivales, está equivocado.

Falcao viene a aportar su experiencia y seguramente su mayor capacidad de definición que, estando por encima del promedio, puede ayudar a que su equipo logre más resultados positivos. Además, es un ejemplo a seguir y su capacidad de liderazgo puede ser aprovechada por sus compañeros.

Ciertamente, contar con Falcao puede suponer un factor diferencial en favor de Millonarios, lo cual genera otro tipo de obligaciones para los dirigidos por Alberto Gamero.

Además, el equipo se reforzó con otros ocho jugadores, tal como se pedía que se hiciera en enero para afrontar la Copa Libertadores. Pareciera que la lección se aprendió y los directivos actuaron en consecuencia. Lo otro es que, en palabras de Gamero, los tantos partidos jugados en el último año y medio influyeron en el pobre balance del torneo internacional y en la no clasificación a la final en la Liga local. Esta vez hubo vacaciones y tiempo para hacer una buena pretemporada. Teniendo en cuenta lo anterior, las expectativas son altas, y el entorno así lo demuestra.

Ahora bien, aunque las metodologías de pretemporada han cambiado, sigue siendo normal ver a los equipos algo rígidos en los comienzos de torneos. Además, acomodar a nueve jugadores requiere algún tiempo. No es solamente ubicarlos en la cancha, es que mientras se conocen en todos los sentidos con sus compañeros, como en cualquier actividad humana, la expresión futbolística se demorará en verse afinada.

Sé que estamos en tiempos en que todo se quiere lograr rápido y lo que se demora crea impaciencia, pero por fortuna todavía hay actividades que nos recuerdan el valor de la paciencia y nos invitan a entender el significado de lo que significa un proceso. El fútbol es una de ellas, y aunque Gamero ya va a completar cuatro años al frente de Millonarios, no se puede obviar que está ante un cambio de página que necesita por ahora más observación y menos juicios.



#### Sudoku

| 9 | 7 |   | 5 |   |   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 9 |   |   |
|   |   | 1 | 7 | 2 |   |   | 6 |   |
| 8 |   |   |   | 9 |   | 5 |   |   |
| 4 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 3 |   | 8 |   |
|   | 3 | 8 |   | 5 |   | 7 |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 4 |   | 2 | 1 |   |

|   | 7 |   | 6 | 2 |   | 1 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |
|   |   | 8 | 5 |   | 1 | 2 |   |   |
| П |   |   |   |   | 8 |   |   |   |
| 2 |   | 4 |   |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   |   | 6 |   |   |   | 9 |
|   | 1 |   |   |   | 6 | 7 | 5 |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 1 | 8 |
|   |   |   |   | 3 | 7 | 6 |   |   |

#### Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

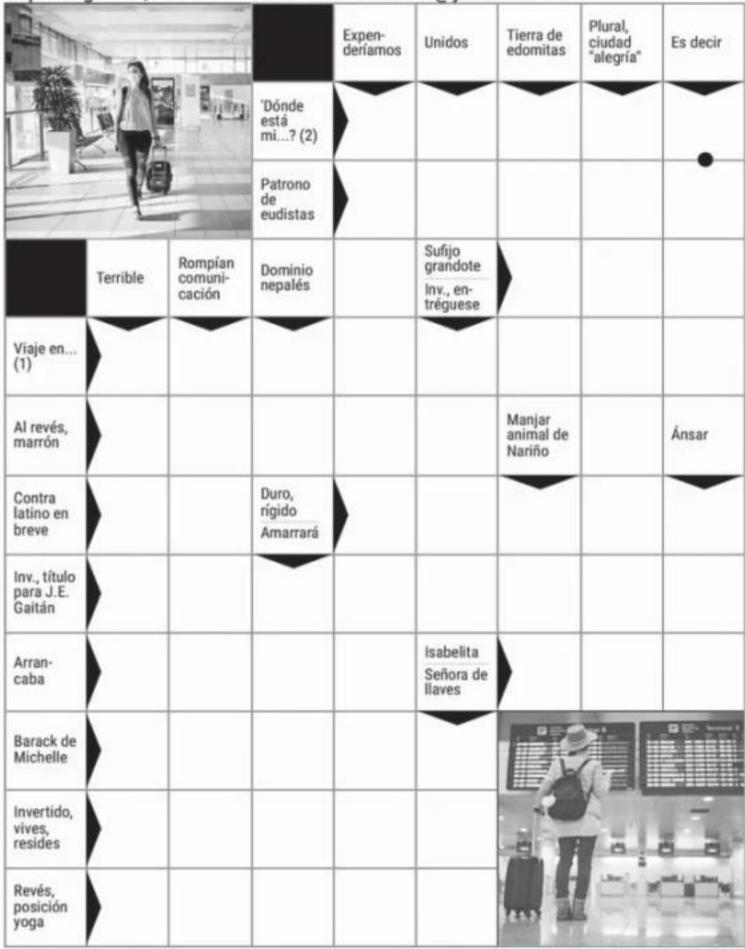

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR. Horizontales: Caros, Huevo, Ca, Bat, Lero Iero, One, LL, Ovaladas, Linareña, Vudú, Son, Idos, Dalas, Ucase. Verticales: Lo olvidé, Enviudas, Creándola, Chao, Casual, Au, Liar, Su, Rebeldes, Ovar, Año, Soto, San.

# EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA

Cáncer (22 jun. - 23 jul.)
Lo que no encajaba
encontrará su lugar y te
alejarás de todo lo que
te pone la cabeza a mil.
Respira, que vas a sanar.
Color del día: amarillo.

Leo (24 jul. - 23 ago.)
Todo está empezando
a salir como quieres.
Aprovecha la buena
energía para lograr
lo que tanto anhelas.
Color del día: naranja.

Virgo (24 ago. - 23 sep.) La intensidad de tus sentimientos se disipó y las ganas de querer cambiar a los que amas se acabó. Intenta gustarte a ti mismo. Color del día: gris.

Libra (24 sep. - 23 oct.)
Vas a salir de ese
negativismo que te arropó
hace unos días. Atrae lo
positivo, seguro que nadie
más puede hacerlo por ti.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.)
Este revolcón emocional
será capaz de ubicarte
en donde realmente
quieres y recompensarte
con noticias formidables.
Color del día: negro.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.)
Tus sospechas son ciertas
y lo sabes, así que debes
prepararte para vestirte
de fuerza y afrontar este
momento que va a doler.
Color del día: blanco.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.)
No seas terco, eliminar
las zonas de confort es
clave para descubrir de
qué estás hecho. No le des
tanto espacio al drama.
Color del día: café.

Acuario (20 feb. - 20 mar.)
Hoy más que nunca debes
ser consciente de que
hay personas y cosas que
se irán para siempre. Lo
necesitas, no reniegues.
Color del día: rojo.

Piscis (20 feb. - 20 mar.)
Tus emociones están en la
cuerda floja, y aunque todo
parece ir bien el estrés está
haciendo de las suyas. Hay
que buscar la desconexión.
Color del día: fucsia.

Aries (21 mar. - 20 abr.)
A veces eres demasiado
benevolente. Deja de dar
tantas oportunidades,
corta de raíz las cosas y
avanza emocionalmente.
Color del día: morado.

Tauro (21 abr. - 21 may.)
Te complicas demasiado
y al mínimo impedimento
sales corriendo. Así no vas
a conseguir nada, un poco
de optimismo estaría
bien. Color del día: verde.

Géminis (22 may. - 21 jun.)
La culpa es de las
expectativas que tienes
con la gente, esta vez
fallaste y hay que asumirlo.
No estás perdido como
piensas. Color del día: azul.

#### Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

Empleos

7 » Tecnología

2 » Bienes Raíces

8 » Maguinaria

3 > Vehículos

9 » Otros

4 » Negocios

10 » Módulos

5 » Servicios

1 » Judiciales

> Turismo 12 > Exeguiales

## Clasificados

EL ESPECTADOR

Ordene su aviso 313 889 4044 2627700 321 492 2547

#### Tarifas:

- » Palabra \$ 1.681
- » Centímetro x col. \$ 66.555
- » Edictos \$ 81.345
- \* A estas tarifas se les debe incluir el IVA.

#### Formas de Pago:

- » PSE
- Tarjeta de Crédito
- » Transferencias Bancarias

#### **Edictos**

#### **Avisos**

AVISO CIERRE CONSULTORIO. - SE INFORMA EL CIERRE DEFINITIVO DE LA IPS DENTAL SOLUTION LIMITADA, LAS HISTORIAS CLINICAS PODRAN SER RECLAMADAS EN LA DIRECCION: CALLE 93 N°14-20 OFICINA 706 DE LA CIUDAD DE BOGOTA CON CITA PROGRAMADA Y AL NUMERO CELULAR: 3132100173 - PRIMER AVISO. H5

AVISO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 232 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL REPRESENTANTE LEGAL Y LIQUIDADOR DE LA EMPRESA DENTAL SOLUTION LIMITADA IDENTIFICADA CON NIT. 900.028.902-5SEPERMITE INFORMAR A TODOS LOSTERCEROS Y ACREEDORES QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION SEGÚN CONSTA EN EL ACTA Nº 26 DE LA JUNTA DE SOCIOS CELEBRADA EL 1º DE JULIO DE 2024 E INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA EL DIA 17 DE JULIO DE 2024 CON EL NUMERO 03139617 DEL LIBRO IX. POR LO ANTERIOR, SE LES INFORMA A LOS TERCEROS Y ACREEDORES QUE SE CONSIDEREN CON DERECHOS A RECLAMAR ACERCARSE A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 93 N° 14-20 OFICINA 706 DELA CIUDAD DE BOGOTA, H4

AVISO EXTRAVÍO DE TÍTULO VALOR.: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA Y/O ALKOSTO, identificada con NIT No. 890.900.943-1, notifica al público en general y/o interesados, en concordancia con las disposiciones contenidas en el artículo 398 del Código General del Proceso, el EXTRAVÍO y/o PÉRDIDA del título valor relacionado a continuación, siendo esta la única beneficiaria del pago del título. La emisora del título valor es por la señora YINET COLLAZOS POVEDA, identificada con C.C. No. 40.772.573, en la ciudad de Bogotá D.C. Por lo anterior, COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA Y/O ALKOSTO, identificada con NIT No. 890.900.943-1 solicita la CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN del título valor expedido por la señora YINET COLLAZOS POVEDA. Título valor: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Emisor: YINET COLLAZOS POVEDA C.C. No. 40.772.573. Beneficiario: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA Y/O ALKOSTO NIT No. 890.900.943-1. Dirección oficina sede del título valor: CALLE 11 No. 31A 42, en la ciudad de Bogotá D.C. Fecha de apertura: 11 de octubre de 2016. Por lo anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el Titulo Valor objeto del presente aviso. Para efectos de notificación se encuentra la CALLE 11 No. 31A 42, en la ciudad de Bogotá D.C., y los correos electrónicos legal@ corbeta.com.co y gabriela.forero@ colcomercio. com.co H5

AVISO. - POR PERDIDA DE TITULO VALOR. Yo SANDRA JAZMIN GRACIA ORTIZ mayor de edad, identificada con C.C. N.º 52.096.762, Notifico al público en general y/o interesados, que en la Ciudad de Bogotá-Cundinamarca y mediante los trámites previstos en el Artículo 398 del Código General Del Proceso, solicito la cancelación y reposición del siguiente Titulo Valor Expedido por el BANCO CAJA SOCIAL, el cual se encuentra Extraviado. El título Valor cuenta con las siguientes Características: TITULAR(ES): SANDRA JAZMIN GRACIA ORTIZ DOCUMENTO DEIDENTIDAD: 52.096.762 DIRECCION OFICINA SEDE DEL TITULO VALOR: VENECIA AVDA. 68, DIAGONAL 49 SUR No 53-07 TIPO DE TITULO VALOR: C.D.T. NUMERO DEL TITULO VALOR: 25501939431 FECHA DE APERTURA: 2022/08/05 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/08/05 PLAZO: 360 VALOR DE APERTURA: SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$60.000.000. oo) Por lo anterior se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el título valor objeto del presente aviso, si alguien se opone a esta publicación por favor presentarse a la oficina sede del título valor enunciado. H9

EXTRACTO DE LA DEMANDA. El día 1 de septiembre de 2022 se le extravío a la sociedad MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A., el título valor pagare en blanco y carta de instrucciones sin No. firmado el día 1 de diciembre de 2016 y girado a favor de la RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO un documento físico. El otorgante del título valor pagare en blanco y carta de instrucciones sin No. firmado el dia 1 de diciembre de 2016 es el señor JOSE EUGENIO ESPITIA GONZÁLEZ identificado con la C.C. No. 73.131.114. Demandante: MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A. identificada con NIT. 900.011.545-4, DOMICILIO: en la Carrera 42 Bis No 17 A - 75 de la ciudad de Bogotá, D.C. Demandado: JOSÉ EUGENIO ESPITIA GONZÁLEZ identificado con la C.C. No. 73.131.114 DOMICILIO: en la urbanización Portal del Virrei Manzana 1 Lote 3 de Cartagena. JUZGADO: 13 CIVIL MUNICIPAL

DE CARTAGENA Proceso No. 1300140 03013202 30026900 correo electrónico: j13cmplcgena@ cendoj. ramajudicial, gov.co H2

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA. Oficio FPSM No.0033-24. EDICTO. Que el (la) docente ALFREDO LUIS PICO VERGARA, quien se identificaba con C.C. No 6.857.440, expedida en Montería, falleció el dia 14/06/2024. Que a reclamar sus Prestaciones Sociales se ha presentado ORFA INÉS ARROYO SÁNCHEZ, identificada con C.C. No. 34.999.749, expedida en Montería, Córdoba, en calidad de cónyuge. Se hace esta publicación por mandato de la Ley para que las personas que se crean con igual o mejor derecho se presenten a reclamar dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación de este aviso en la oficina del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, ubicada en la Calle 27 No. 2-28 5 Piso Palacio de Naín, Montería Córdoba. Dado en Montería, a los 16 días del mes de julio del 2024. DIANA CARINA MARTELO BARRIOS. Líder Oficina FPSM. Proyectó: Roselina Mogollón García Abogada Contratista FPSM. (Hay firma). H3

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, NIT:800.113.6727. SECRETARIA DE EDUCACION. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL TOLIMA OFICINA DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO REGIONAL TOLIMA. HACE SABER: Que el día 22 de mayo de 2024, falleció el (la) señor DIAZ GUARNIZO NUMAEL, quien en vida se identificaba con cédula de ciudadania 3.044.655, según Registro Civil de Defunción indicativo serial No. 10364039 de fecha de inscripción 22 de mayo de 2024 quien era afiliado (a) al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Por sus servicios prestados como docente del Departamento, quien se considere con mayor derecho a reclamar las prestaciones sociales, Cesantías definitivas, Seguro por muerte, sustitución pensional, Auxilio funerario, deberá enviar por correo electrónico a la oficina del Fondo del Magisterio, ubicada en el primer nivel del edificio de la Gobernación del Tolima Teléfono 2611111, Ext. 807, a través de la plataforma Humano en Línea-. Circular 022 de 27 de enero de 2023, dentro de los treinta (30) días siguientes de la publicación del presente EDICTO para hacer valer sus derechos. La presente se expide a los diez y siete (17) días del mes de julio de 2024, para los efectos legales correspondientes. ISMAEL ENRIQUE BARRERA C. Profesional Universitario Oficina Prestaciones Sociales, Elaboro: Sofia Jaramillo Diaz, Solicita: Marilú Martinez ortega, H1

JUZGADO TREINTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. Carrera 10º Nro. 14-33 Piso 10 Edificio Hernando Morales Molina Teléfono 6013532666 Ext: 703-31 Correo institucional: cmp131bt@cendoj.ramajudicial.gov.co AVISO DE LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL. Radicación 1100 1400 3031 - 2023 - 0157 - 00 Clase de proceso LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE Demandante JAIME TRIANA TORO Demandado ACREEDORES Y PERSONAS INDETERMINADAS Comunico que, mediante auto de fecha 13 de febrero de 2024 el Juzgado TREINTA Y UNO (31) Civil Municipal de BOGOTA decretó la apertura del Expediente No. 2023-157 el cual tramita el proceso liquidación patrimonial de la persona natural no comerciante Sr. JAIME TRIANA TORO, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No.79.399.266, en los términos y con las formalidades establecidas en el artículo 564 del Código General del Proceso. Así mismo, es preciso informar que el liquidador designado para este trámite es el Doctor GABRIEL EDUARDO AYALA RODRIGUEZ, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.021.620, quien tiene como dirección de notificación la Avenida Calle 24 No. 21 - 40 Oficina 907 de la ciudad de Bogotá o a través del correo electrónico: gabrielayalarodriguez@gmail.com El presente aviso se elabora de conformidad con lo establecido en el artículo tercero del Auto de apertura del proceso de liquidación patrimonial, a través del cual se ordenó la publicación del presente aviso en un periodo de amplia circulación, con el fin de notificar y emplazar a todos los acreedores e interesados dentro del proceso mencionado, advirtiéndoles que quienes se crean con derecho a reclamar acreencias en contra del Sr. JAIME TRIANA TORO, contaran con el termino de veinte (20) hábiles para presentar la reclamación de las mismas ante el mencionado Despacho Judicial. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 566 de la Ley 1564 de 2012. Cordialmente, GABRIEL EDUARDO AYALA

RODRIGUEZ. Liquidador. H4

SE INFORMA. el cierre definitivo del consultorio de la Dra. ISABEL CRISTINA CAICEDO CAMACHO, las historias clínicas podrán ser reclamadas en la dirección: AK 15 N°119-11 CONSULTORIO 322, con cita programada y al número telefónico: 6124486

– PRIMER AVISO. H8
SE INFORMA. el cierre definitivo del consultorio del Dr. FABIO ENRIQUE GARZON PRIETO, las historias clinicas podrán ser reclamadas en la dirección: AK 15 N°119-11 CONSULTORIO 322, con cita programada y al número telefónico: 6124486 – PRIMER AVISO. H7

#### **Notarias**

EDICTO EMPLAZATORIO. EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir en el trámite Notarial de Liquidación Sucesoral intestada de (la) causante: MIGUEL MAURICIO FAUDEL DOMINGUEZ, quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía número 19.337.890 expedida en Bogotá, D.C., siendo el lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá, D.C., quien falleció en Bogotá, D.C. Cundinamarca (Colombia), el día 21 de agosto de 2023. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 039 de fecha QUINCE (15) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). Se ordena la publicación de este Edicto en un Diario de amplia circulación y en una Radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término legal de DIEZ (10) días hábiles. El presente Edicto se fija hoy QUINCE (15) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), a las 8:30 A.M. EL NOTARIO PRIMERO. HERMANN PIESCHACON FONRODONA. (Hay firma y sello). H6

EDICTO EMPLAZATORIO. - EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir en el trámite notarial de LIQUIDACION SUCESORAL INTESTADA de (la) causante ANA INES BOTERO MEDINA. quien en vida se identificaba con la cedula número 20.129.710 expedida en Bogotá D.C., siendo el lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá D.C. quien falleció en California (Estados Unidos), el día 28 de Noviembre de 2021. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No 038 de fecha TRECE (13) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). Se ordena la publicación de este Edicto en un diario de amplia circulación y en una Radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3" del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaria por el Termino legal de DIEZ (10) días hábiles. El presente edicto se fija

hoy TRECE (13) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), a las 8:00 A.M-EL NOTARIO PRIMERO- HERMANN PIESCHACON FONRODONA - HAY

FIRMA Y SELLO. H10 NOTARÍA ÚNICA DE VILLANUEVA. EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VILLANUEVA. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto, en el trámite Notarial Conjunta de Liquidación de Herencia y/o Sucesión Intestada del causante MARIA NOELIA SALAS RUBIO (Q.E.P.D.), quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 39.948.254 y falleció el día 07 de AGOSTO del año 2021, en VILLANUEVA CASANARE siendo el municipio de Villanueva Casanare, el lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios. El trámite fue admitido por este despacho mediante Acta No 020 2024 de fecha DIECIOCHO (18) de JULIO del año dos mil veinticuatro (2024). Se ordena la publicación del presente Edicto en un diario de amplia circulación nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento del artículo 3º del Decreto 902 de 1988 modificado por los artículos 3º y 4º del Decreto 1729 de 1989. Se fija el presente Edicto en lugar público de la Notaría hoy DIECINUEVE (19) de JULIO del año dos mil veinticuatro (2024), por el termino de diez (10) días hábiles, siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.). JINETH PATRICIA RODRIGUEZ QUIROGA. Notaria Única de Villanueva. (Hay firma y sello). H2

NOTARÍA ÚNICA. EDICTO 2024-008. EL NOTARIO ENCARGADO DE LA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE MANTA, CUNDINAMARCA, EMPLAZA, A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en un periódico de amplia circulación y en la radiodifusora local, en la liquidación notarial de la sucesión ilíquida e intestada del causante señor ALIRIO MORENO ROLDAN (Q.E.P.D.) quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 321.182 expedida en Manta, Cundinamarca, fallecido en el municipio de Manta, Cundinamarca, el día seis (06) de febrero del año 2020, siendo el Municipio de Manta, Cundinamarca, el lugar de su último domicilio y el asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante el acta número nueve (009)

de fecha doce (12) días del mes de julio del año Dos Mil Veinticuatro (2024), se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°, número 2, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los quince (15) días del mes de julio de 2024, a las 8:00 horas. EL NOTARIO (E.) ANDRES AVELINO SANCHEZ BEJARANO. Notario Encargado de la Notaria Única de Manta. (Hay firma y sello). H3

de Manta. (Hay firma y sello). H3 REPUBLICA DE COLOMBIA. NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE JUNIN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EDICTO. LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE JUNIN CUNDINAMARCA. CITA Y EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del presente Edicto, en el Trámite Notarial de la Sucesión Doble e Intestada de los señores LUIS LÓPEZ DÍAZ, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 371.441 expedida en San Bernardo, y falleció el día primero (01) de mayo del año dos mil siete (2007) en el municipio de Junín

 Cundinamarca, y ROSA MARGARITA DÍAZ DE LÓPEZ, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 20.884.544 expedida en San Bernardo, y falleció el día veinticinco (25) de marzo del año dos mil tres (2003) en la ciudad de Bogotá D.C, quienes tuvieron su último domicilio y asiento principal de sus negocios en el municipio de Junín Cundinamarca. El trámite fue admitido mediante Acta número catorce (14) de fecha junio dieciocho (18) de dos mil veinticuatro (2024). Se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en la Radiodifusora local Junín estéreo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de1.988 con sus respectivas modificaciones realizadas por los artículos 3º y 4º del Decreto 1.729 de 1.989. Se fija el presente Edicto en lugar público de la Secretaría de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles, hoy diecinueve (19) de junio de dos mil veinticuatro (2024) a las ocho de la mañana (8:00 A.M.), y se expiden copias para su publicación en la forma prevista en el artículo 108 del Código de General del Proceso. CARLOS ARIEL RUIZ MARTÍNEZ. NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE JUNIN CUNDINAMARCA. (Hay firma

### Avisos de Ley

#### **FONDO DE EMPLEADOS COLSUBSIDIO**

Informa que nuestro asociado el señor **Nelson Enrique Orjuela Capador** con cédula de ciudadanía 1.023.903.104 de Bogotá, falleció el 9 de abril de 2024. Quienes se crean con derecho a reclamar saldos de depósitos de ahorro y aportes en los términos establecidos por la ley deben presentarse en la sede principal del Fondo de Empleados Colsubsidio, calle 33 # 20-40 en la ciudad de Bogotá, dentro del término de 30 días contados a partir de la publicación del presente aviso. **PRIMER AVISO** 

#### SE INFORMA

El cierre del consultorio como profesional independiente de LUCIA CONSUELO FLÓREZ ECHEVERRÍA ubicado en CALLE 16 # 1E-110 Barrio Caobos, solicitud de historias clínicas al correo: luciacflorez@hotmail.com.

#### EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA

A nombre de **Rocío Cabanzo Dueñas**, Cédula 41510679, código de prestador 110010285401 hará su cierre definitivo en la Cra. 15 # 118-41 consultorio 304 Bogotá. El paciente interesado en la entrega de su historia clínica puede solicitarla al correo rocio.cabanzo@gmail.com hasta agosto 15 de 2024.





#### Juan Pablo Raba, actor

## "Hay una nueva masculinidad y es trabajo de todos encontrarla"

El actor y creador del pódcast "Los hombres sí lloran" habló sobre este proyecto, el impacto que ha tenido y las conclusiones a las que ha llegado a través de esas conversaciones.



ANDREA JARAMILLO CARO

ajaramillo@elespectador.com

@Andreajc1406

¿Cómo nació el pódcast "Los hombres sí lloran"?

A los 42 años empecé a experimentar una crisis de la mediana edad. No me di cuenta de inmediato qué era eso, pero a medida que pasó el tiempo y que empecé a hablarlo, a hacer trabajo de introspección y también terapia, entendí lo que me estaba pasando. Cuando lo compartí con las personas a las que quiero, con amigos, incluso con personas que conocía hace muy poco tiempo, me llamó la atención que prácticamente todos me decían que estaban pasando por algo similar. Investigué y me di cuenta de que la crisis de la mediana edad es algo que existe y que afecta a todos los hombres. Me pregunté, entonces, ¿por qué no había escuchado de eso antes? ¿O por qué nadie hablaba de esto? Sentí que había una necesidad de crear una conversación honesta, directa, sencilla y dinámica, en donde pudiésemos quitar los tabús que hay alrededor de lo que significa ser un hombre de la mediana edad.

Mencione, por favor, un momento de la

primera temporada del pódcast que lo haya impactado...

Comencé a hablar de esto sin saber si sería un pódcast. No sabía muy bien lo que iba a ser. La idea se formó cuando entró mi amigo Dani Posada a ser el productor y mi esposa, Mónica, me dio su apoyo. Luego entró a jugar la plataforma para el cuidado de la salud mental Selia, y empezó a agarrar forma. Lo único que siempre quise con esto fue generar conversaciones. Hubiese acuerdos o no, el punto era hablar sobre el tema y lo que significa ser hombre en la sociedad actual. Me impresionó mucho, y me sigue impresionando, cuando vi que estamos en los primeros lugares de pódcast en Colombia, y cuando llegamos a los 80 mil seguidores en Instagram.

### ¿Qué respuestas y nuevas preguntas han surgido con esos diálogos?

Lo primero fue entender que esta sensación que tenía era algo que le ha pasado a todos y que todos necesitábamos ayuda. Ver los mensajes de diferentes personajes que decían cosas como: "Nunca lo había pensado" o que habían sacado la primera cita con con un terapeuta, ha sido muy emocionante. También está el tema de que, de parte y parte, entre hombres y mujeres oyentes hay diferentes corrientes. Por un lado están quienes apoyan estas conversaciones y piensan en romper el paradigma de lo que significa el machismo, ser hombre

. . . . . . . . . . . .



Juan Pablo Raba ha sido parte del elenco de producciones como "Distrito salvaje" v "Secuestro del vuelo 601". / Cortesia

y mujer. En la otra cara de la moneda están quienes consideran que los hombres tenemos que ser esa figura dura, el proveedor, no hablar de nuestros sentimientos y salir siempre como los guerreros. De cualquier forma, aquí no estamos diciendo que tengamos la razón. Considero que hay una nueva masculinidad que será mucho más positiva para la sociedad, pero es un trabajo de todos encontrarla.

#### ¿Cómo ha influido el área en la que trabaja en su percepción de lo que es ser hombre?

Me he tenido que enfrentar a muchos de esos paradigmas en mi carrera, pero creo que todos, de una forma u otra, lo hemos

tenido que hacer. El patriarcado es algo que nos ha afectado a todos históricamente, no solamente a las mujeres, y pasa que por el trabajo que hago se espera que sea un tipo determinado de hombre o de persona. En este medio es muy fácil creer que el éxito es igual a no tener ningún problema en la vida. Eso ha sido muy divertido de ver, porque hay preguntas como "¿Y este tipo de qué se queja?". Pero, justamente, esa es una de las razones para ponerme en primera persona y decir que esta vida, que muchos consideran "perfecta", tiene sus falencias, dolores, tristezas y miedos. Si de alguna forma todos podemos sentir que estamos en el mismo barco, nos hacemos un gran bien.

## Cromos Vea

Genere visibilidad de su marca a través de contenidos generados por nuestras revistas.

#### **Contenidos digitales**

- o Content marketing
- o Infografías
- Entrevistas (podcast)
- o Contenidos multimedia
- o Contenidos galería
- o Contenidos de video\*

#### Más información:

Juan Pablo Aguirre Sánchez Director de ventas integrales © \$\ 316 4063296